### A 15 días de la Copa América

BUENOS AIRES . ARGENTINA

La Selección enciende la ilusión e impulsa la venta de televisores \_contratapa



Evalúan viaje de Milei a China y encuentro con Lula\_P. 12

# Cironista

W W W . C R O N I S T A . C O M

JUEVES

6 DE JUNIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.647 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.525.668 ♥-3,50 - Dow Jones 38.807 • 0,25 - Dólar BNA Mayorista 916 > 0,00 - Euro 1,09 • 0,03 - Real 5,30 • 0,12 - Riesgo país 1528 • 2,28

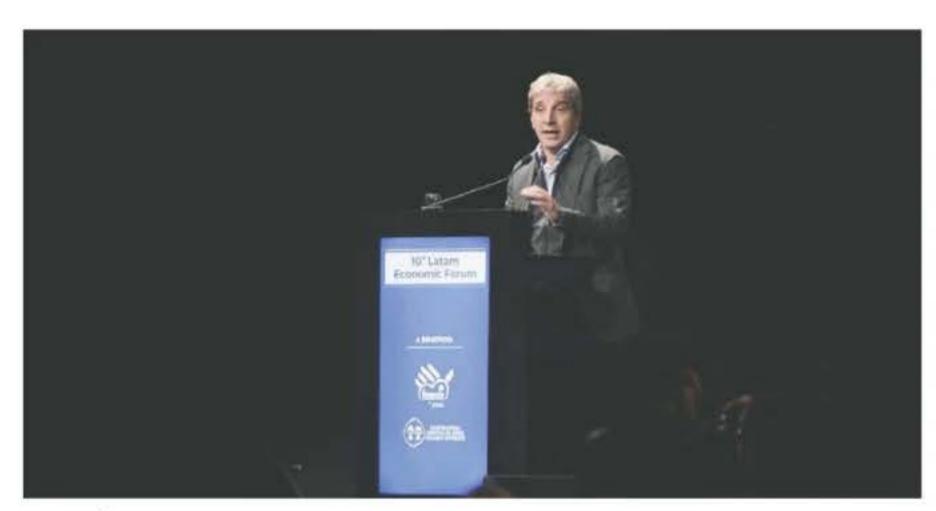

TENSIÓN FISCAL

## Mayo tuvo superávit pero el pago de aguinaldos y el costo de la energía ponen en riesgo el de junio

El presidente, Javier Milei, dijo que vetará la movilidad jubilatoria si el Congreso la aprueba porque compromete el equilibrio fiscal

Junio recién empieza y el Gobierno avanzó ayer con la suba postergada de tarifas de energía, tanto en luz y gas, como para achicar la masa de subsidios, con impacto en los sectores medios y bajos y fuertes cambios en los

topes de consumo que pueden llevar a los usuarios a pagar tarifa completa por los excedentes. En mayo, en tanto, aún con la postergación de los cambios energéticos para contener la inflación, el ministro de Economía, Luis

Caputo, anticipó que finalizó con superávit financiero por quinto mes consecutivo, un hecho que no ocurría desde hace más de una década. Así lo aseguró durante el encuentro de ejecutivos de finanzas del IAEF. \_\_\_P. 4,5 y6

MERCADO ALERTA

## Bajaron los bonos y subió el riesgo país luego del voto de Diputados a favor de subir las jubilaciones

El proyecto aprobado en la Cámara Baja tiene un costo fiscal de 0,4% del PBI

puntos de la previa a las elecciones del 22 de octubre pasadas hasta debajo de los 1200 puntos hasta hace 15 días. El ruido político, la menor acumulación de reservas, y algo, poco, del contexto internacional, hicieron que ahora se ubique por encima

El riesgo país venía descendien- de los 1500 puntos. El martes en do rápidamente desde los 2412 la Cámara de Diputados la oposición aprobó un proyecto de ley que aumenta jubilaciones con costo fiscal de 0,4 punto del PBI sin contrapartida de ingresos para compensar el gasto. En el mercado cambiario el dólar libre cerró a \$ 1250 sin cambios y el CCL lo hizo a \$1309,30. \_\_\_P. 14



AYER EL BCRA VENDIÓ DÓLARES

### Cae con fuerza la liquidación del complejo agroexportador y complica la acumulación de reservas del Banco Central

El Banco Central está mostrando cada vez más dificultades para sumar dólares a las reservas. Exhibe una clara desaceleración en los montos de compras de divisas a través del mercado oficial de cambios, a pesar de la estacionalidad favorable del sector agroexportador, lo cual contribuye a sumar presiones cambiarias. De hecho, en la jornada de ayer, si bien la cifra no es significativa, el Banco Central terminó con ventas netas de reservas por u\$s 1 millón para abastecer a la demanda. \_\_\_ P.15

### > ZOOM EDITORIAL

### La debilidad política alerta al mercado: los inversores esperan más que vetos

Walter Brown Jefe de Redacción \_\_p. 2\_\_

### > OPINIÓN

Comedores: ¿torpeza o política de gobierno?

Catalina de Elía Periodista \_\_p. 3\_\_

### \* #CASHTAG

¿Cuántas Leilas Gianni hay en la gestión de Milei?

Jairo Straccia Periodista p. 11\_\_\_

### DEL TUIT DEL DÍA



"La recaudación del impuesto al cheque cayó 25% real en mayo. Es la mayor caída en 20 años y supera la del colapso de ventas en pandemia. Este impuesto es el que mejor anticipa los números de actividad económica que se publican 2 meses más tarde" Alfonso Prat-Gay

Exministro de Economía

EL NÚMERO DE HOY

-16,6

el porcentaje de caída interanual de la industria en abril según el Indec, con una mejora del 1,8% contra marzo

#### DOM EDITORIAL



Walter Brown wbrown@cronista.com

Disociar la economía de la política es una tarea infructuosa. Cualquier señal de fragilidad en alguna de esas materias se expande inmediatamente a la otra

## La debilidad política alerta al mercado: los inversores esperan más que vetos

obernar un país en tiempos de crisis requiere tanto de conocimientos económicos como de habilidad política. Fundamentalmente cuando se buscan establecer reformas estructurales pero solo se cuenta desde la Casa Rosada con una minoría parlamentaria y ni siquiera posee mandatarios provinciales que la representen.

La construcción de poder mediante el entendimiento con otras fuerzas, se torna, así, en una acción vital para sostener la credibilidad en el proyecto. En especial para quienes tienen la capacidad de invertir y observan el proceso que atraviesa hoy la Argentina con marcada incertidumbre.

Y es que la media sanción dictada por la Cámara Baja a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria dejó expuesto el costado más débil que ha exhibido la adminstración de Javier Milei hasta el momento: la escasa capacidad política para avanzar en el Congreso con proyectos propios, al punto que la segunda y más acotada versión de la ley Bases aún no logra sumar los votos suficientes que garanticen un paso exitoso por el recinto del Senado. Y la de evitar, por el contrario, aquellos que van en contra de sus planes como ocurrió en este caso y como podría replicarse con iniciativas en materia de financiamiento educativo, horadando el superávit

de las cuentas del Estado que el primer mandatario cuida con recelo de quienes denominó como "degenerados fiscales".

Hechos que, pese al fastidio y las promesas presidenciales de veto, abren un signo de interrogación sobre la viabilidad de los planes oficiales, como lo refleja la agitación que registran los mercados por estos días, con derrumbes de bonos y subas del riesgo país. Muestra clara de que la idea de disociar la economía de la política es una tarea infructuosa, particularmente en países como la Argentina, en los que exhiben históricamente una relación casi "simbiótica", al punto que cualquier señal de fragilidad en alguna de esas materias se expande inmediatamente a la otra.

"Con el voto no alcanza", señaló ayer el ministro Luis Caputo ante un auditorio de economistas e inversores a quienes pidió confianza en el modelo. Pero con el veto y solo con Guillermo Francos haciendo malabares en el Congreso tampoco es suficiente, si pretende alcanzar la aprobación de la ley Bases, de la que depende la velocidad de la recuperación, según el mismo Caputo admitió.

Tras siete meses de gestión, el Gobierno necesita más que un cambio de jefe de Gabinete para impulsar su proyecto y convencer a los inversores de que apuesten por la Argentina. Las elecciones de medio término están a un año de distancia y sin consensos políticos de por medio, la recuperación económica queda muy lejos.

### LA FOTO DEL DÍA

Jeenah Moon/Bloomberg

### Ahora es más caro conducir en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pospuso indefinidamente un plan para cobrar a los automovilistas que conduzcan por gran parte de Manhattan, lo que dio un vuelco a una iniciativa que estaba programada para entrar en vigor a finales de mes.







La frase del día

Luis Caputo

El ministro de Economía eligió una frase que remitió al "No los voy a defraudar" de Carlos Menem en los 90s

"Nosotros no los vamos a defraudar, tenemos un objetivo completamente distinto al que se ha visto en la política en muchísimos años"

OPINION

Catalina de Elía Periodista



## Comedores: ¿torpeza o política de gobierno?

sta semana, el gobierno de Javier Milei comenzó a repartir los alimentos que tenía retenidos, pero el escándalo de los comedores lejos de aplacarse, suma ribetes sociales, políticos y judiciales. El tema involucra uno de los asuntos más sensibles del país: el hambre.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la amiga presidencial Sandra Petovello, no sólo dejó de enviar comida a muchos comedores que vienen reclamando ayuda hace meses, sino que además recortó un 14% el gasto destinado a políticas alimentarias en un contexto en el que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierte que la pobreza llega al 55%.

El despido con denuncia incluida del secretario de la Niñez, Pablo de la Torre, abrió el capítulo de las denuncias de corrupción que ahora se extiende como mancha venenosa en diferentes áreas del Gobierno. Las sospechas por supuesta corrupción en contrataciones en Capital Humano no sólo abarcarían el área de Desarrollo Social, sino también Educación y Trabajo.

¿Hasta qué punto hubo error y torpeza en la distribución de alimentos y hasta qué punto es una política de este gobierno?, ¿hasta qué punto el Gobierno se autogeneró un daño mayor por la forma en que manejó el escándalo?, y ¿hasta qué punto este escándalo ha afectado la popularidad del Presidente?

Algunas respuestas pueden encontrarse en las declaraciones públicas del Gobierno. El propio Presidente Milei y la mayoría de sus ministros han celebrado la batalla que eligieron librar para eliminar a las organizaciones sociales como intermediarias, metiendo a todas en la misma bolsa y sin hacer distinciones en situaciones puntuales que deben ser investigadas y corregidas. Milei piensa que "si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

muerto" y que "si la gente se está muriendo, antes de morirse, algo van a hacer. No tiene por qué haber ninguna intervención".

Días antes de salir eyectado del Gobierno, el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, describió a las organizaciones sociales como "un sistema de esclavitud moderno" y "tremendamente autoritario". Es decir, más que torpeza, pareciera una política confirmada por ellos mismos. Además, algunos sostienen en privado que Pablo de la Torre avisó que había alimentos retenidos y que recibió la orden de no repartir.

Esta semana, el dirigente social de Juntos por el Cambio, Héctor 'Toty' Flores, se refirió al escándalo de los comedores y dijo: "Es muy parecido a la foto de mi querida Fabiola. En la gente pegó muy fuerte". Consultado por El Cronista, Juan Negri, director de las Carreras El Ministerio de Capital Humano no sólo dejó de enviar comida a muchos comedores, sino que además recortó un 14% el gasto destinado a políticas alimentarias

Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, afirmó que es la segunda vez que el Gobierno deja de manejar la agenda pública y se ve obligado a responder. La primera vez fue tras la masiva marcha universitaria contra los recortes. "Hay una ministra saturada, sin experiencia en el desarrollo social y, encima, al haber fusionado ministerios bajo su órbita en Capital Humano, sobrecargaron a una cúpula inexperta y sin cuadros con toda la burocracia ministerial. Ade-

más, al reaccionar como reaccionó con el despido de Pablo de la Torre, le agregó más dramatismo al asunto", analiza Negri.

Para el politólogo, esto no significa que se haya acabado su luna de miel. "La marcha universitaria también los afectó pero no perdieron popularidad. Pero hoy tienen a todos los medios señalando el escándalo y puede llegar a influir en su imagen porque, encima, el tema es muy sensible. Creo que la respuesta de hasta qué punto esto los va a afectar de verdad depende de su celeridad".

Según el director de la consultora Isonomía, Rodrigo Martínez, tras el escándalo de los comedores es necesario considerar dos aspectos clave. Por un lado, la capacidad de gestión pública y las limitaciones políticas actuales. Por otro, la narrativa que el Gobierno construyó en campaña y conti-

núa sosteniendo sobre la eliminación de privilegios. "El Gobierno argumenta que lo que históricamente hizo el Estado puede realizarse mejor con una participación mínima o inexistente del mismo. El escándalo de los comedores pone en jaque esta hipótesis. Además, Milei gobierna la Argentina sin tener en cuenta su propio discurso, interpelando a los argentinos de manera indirecta en su confrontación con la casta. Este gobierno carece de una estrategia comunicacional efectiva para abordar las necesidades personales de los ciudadanos, y este conflicto refuerza esa incapacidad", afirma Martínez.

Ana Natalucci, investigadora del Conicet Idaes/Unsam, agrega otro punto de vista: "En el contexto de un 55% de pobreza, que el Gobierno desde el 10 de diciembre no provea de alimentos a los miles de comedores que funcionan en el país es de una crueldad enorme. Suponiendo que hubiera comedores que estaban registrados y no existían, o que hay ciertas discrecionalidades, de todas maneras sigue siendo responsabilidad del Gobierno controlar. Y lo que sucedió en estos meses es que el Gobierno bajó dinero a las iglesias evangélicas y a sectores vinculados al Opus Dei y al resto no. Si bien es cierto que los datos de pobreza en el gobierno de Alberto Fernández eran malos, también es cierto que en estos meses empeoró. Aquí el gran cambio es un gobierno que no piensa intervenir por lo menos en esa dimensión, porque en otros aspectos de la economía sí interviene".

En definitiva, el escándalo de los comedores se ha convertido en una prueba de fuego para el gobierno de Milei. La rapidez y eficacia con la que manejen esta crisis no sólo afectará su imagen pública, sino que también definirá la capacidad de su administración para enfrentar uno de los desafíos más urgentes y sensibles de la Argentina.\_\_\_

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

LA PELEA POR EL GASTO

## Tensión fiscal

## Mayo tuvo superávit pero, más allá del Congreso, aguinaldos y energía presionan en junio

Después del quinto superávit consecutivo, mayo podría marcar el último mes con saldo a favor por salarios y los pagos por importaciones de gas. La ecuación entre jubilaciones y la Ley Bases

\_\_\_\_ Florencia Barragan \_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

En medio del debate por el impacto del cambio de fórmula de movilidad jubilatoria que avanzó en Diputados, el presidente Javier Milei advirtió que en junio no habría superávit fiscal. El costo del proyecto está en el ojo de la tormenta: según la OPC sería del 0,45%/PBI.

Pero junio recién empieza y el Gobierno avanzó este miércoles con la suba postergada de tarifas de energía, tanto en luz y gas, como para achicar la masa de subsidios, con impacto en los sectores medios y bajos y fuertes cambios en los topes de consumo que pueden llevar a los usuarios a pagar tarifa completa por los excedentes.

En mayo, en tanto, aún con la postergación de los cambios energéticos para contener la inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que finalizó con superávit financiero por quinto mes consecutivo, un hecho que no ocurría desde hace más de una década. Así lo aseguró durante el encuentro de ejecutivos de finanzas del IAEF.

Esta semana se conoció además que para el quinto mes del año, del lado de la recaudación, el Gobierno obtuvo buenas noticias.

En mayo, la recaudación trepó 10,7% anual en términos reales, lo que significó la primera suba real tras 8 meses en baja, aunque hubo ingresos particulares.

Sin embargo, desde la consultora LCG aseguran que la
recaudación "no responde a una
dinámica que pueda ser entendida como permanente". Esto es
debido a que Ganancias revirtió
la caída de últimos meses y
creció 80% interanual en términos reales. Desde LCG explicaron que "la suba obedece a
la liquidación del impuesto por
parte de empresas que cerraron
balance en diciembre último y
se vieron favorecidas por la
devaluación".

Además, el resto de la recaudación se sostienen en dos impuestos que el Gobierno quiere eliminar, como son el PAÍS y las retenciones. El primero mostró un alza del 252% anual real, y los segundos del 11% anual real.

### ¿ÚLTIMO MES DE SUPERÁVIT?

Sin embargo, la consultora Vectorial advierte que en relación al plano fiscal, "es probable que mayo sea el último mes en donde veamos superávits primario y financiero, medida gracias al efecto de la estacionalidad".

La consultora, que integran los economistas Eduardo Hecker y Haroldo Montagu, asegura que la estacionalidad jugará en contra en junio. "Las erogaciones por aguinaldos se sumarán al efecto de la decisión de congelar tarifas, y a la normalización del flujo de pagos a CAM-MESA, que conlleva el acuerdo finalmente alcanzado con las La normalización de los pagos con CAMMESA tras el acuerdo con energéticas presionará el saldo fiscal

El cambio en jubilaciones tiene un costo de 0,45% del PBI y economistas oficialistas apuntan que equivale a la Ley Bases

La recaudación creció de forma real 10,7% en mayo pero hubo ingresos especiales, como Ganancias energéticas".

Además, agregaron: "Con la recaudación de retenciones corriendo lenta junto a la cosecha y aún sin paquete fiscal a la vista, el Ejecutivo ya adelantó que el saldo en las cuentas dejará de ser favorable por lo que se deberá recurrir al colchón alcanzado durante el primer semestre".

### EL CONGRESO, EN EL CENTRO

Hoy en el mercado todas las luces están puestas en la política, más precisamente en el Congreso. Si el Senado finalmente avanza con la aprobación de la diluida ley bases y el paquete fiscal, podrían aportarse recursos equivalentes al 2% del PBI.

Pero al mismo tiempo, desde la misma política podrían sumarse gastos. Por un lado, las jubilaciones. Hay varios proyectos que se tratan en el Congreso Nacional.

Según un informe de su Oficina de Presupuesto, la OPC, en la actual fórmula definida por decreto, el Estado destinará a las erogaciones previsionales 7,14 % del PBI. Si saliera el proyecto de la UCR pasaría a 7,57%. Si saliera el de Unión por la Patria, treparía al 9% del PBI, casi 2 puntos más.

Uno de los economistas cercanos al Gobierno, Fausto Spotorno, de la consultora de Orlando J. Ferreres, cuestionó el proyecto promovido por UxP. "Solo 0,45% del PIB es semejante a todo el paquete fiscal de la ley bases", indicó sobre el argumento que presentaron los legisladores. Según los cálculos de OJF, que coinciden con los oficiales, la aprobación de la Ley Bases traería ingresos entre 0,4% y 0,5% del PBI, aunque varios con efecto "por única vez", como en el caso del blanqueo de capitales, que aportaría 0,1%/PBI.

A eso se suma el pedido de la restitución del Fondo de In-

A eso se suma el pedido de la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) que quiere hacer el Congreso, aunque el martes no se logró el consenso para avanzar con el tratamiento. Según otro informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), su vuelta implicaría sumar gastos por 0,21% del PBI.

Si bien el Presidente Javier Milei anticipó que vetará todos los proyectos que impliquen una suba en los gastos, la lectura del mercado es que podría tener que pagar el mismo en su persona el costo político y debilitar su imagen, que es hoy una de las claves de la tolerancia social al ajuste.



El Cronista | Jueves 6 de junio de 2024

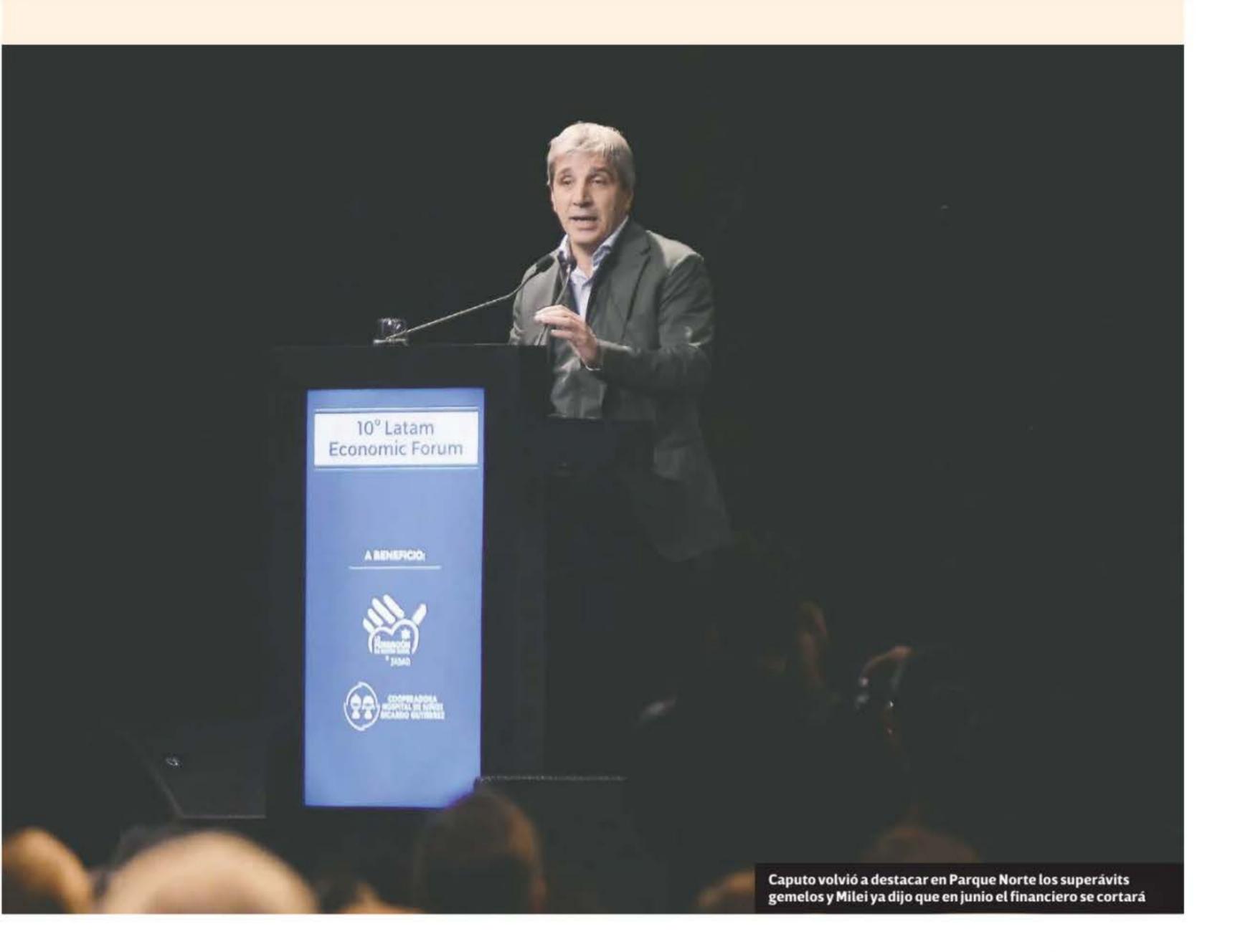

## Tras asegurar que lo peor ya pasó, Caputo pidió colaboración a empresarios y adjudicó la volatilidad a la incertidumbre política

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_ leterovich@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo dio el presente en el 10° Latam Economic Forum, que se llevó a cabo el miércoles en Parque Norte, donde aseguró que "lo peor ya pasó" y les tiró la pelota a los empresarios respecto a lo que viene en cuanto a la velocidad del repunte. Sobre la volatilidad de los últimos días reconoció que los inversores esperan ver cambios de fondo: "no alcanza con el voto".

Luego de que, a última hora del martes, la Cámara de Diputados diera media sanción a una nueva fórmula jubilatoria -con ajustes mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un empalme de 8,1% por enero- que pone en juego el superávit fiscal, Caputo abrió el evento que organiza la consultora Research for Traders, bajo la cabeza de Darío Epstein.

### ESFUERZO PRIVADO

"Creemos que lo peor ya pasó, estamos en franca recuperación, hay signos bastantes elocuentes", destacó el funcionario en el inicio de su presentación. Acto seguido, dejó un pedido, camuflado, a los empresarios que lo estaban escuchando: "Depende de ustedes".

Pese a las idas y vueltas que tuvo el Gobierno respecto a la importancia de la aprobación de Ley Bases y el capítulo fiscal en el Congreso, además de la misma, para Caputo el pico en V está condicionado por lo que haga el sector privado.

"La velocidad de la recuperación depende más de ustedes de lo que creen. Está muy instalado que el cambio tiene que venir del sector público y no es así. Las decisiones individuales de cada uno de ustedes, a nivel ciudadano y empresa, hacen la diferencia", afirmó.

A quienes les prometió que el Gobierno que encabeza Javier Milei no va a mover el norte que se fijó: el orden en la macroeconomía, con el déficit 0 en 2024, que consecuentemente en sus planes permitiría -a futuro-la baja de impuestos.

### RIESGO PAÍS

Pese a ello, y frente al ruido de las últimas horas con la suba del riesgo país por encima del techo de 1.500 puntos básicos, Caputo le tiró un mensaje al mercado. "Lamentablemente, a veces con el voto no alcanza, tenemos que lograr convencerlos de que es más que el voto", puntualizó.

"La velocidad de recuperación depende más de ustedes de lo que creen", dijo Caputo a la platea del sector privado

Una postura que compartió el economista Ricardo Arriazu, en el siguiente panel, en donde remarcó qué es lo que espera el mercado.

"¿Por qué empeoró en estos días el riesgo país? Muy sencillo porque el extranjero quiere ver que la Argentina cambie, no el Ejecutivo", aseguró.

Y fue más allá al hacer sus apuestas sobre cuándo tendría que haber llegado al piso para la economía, que la define como la combinación de la de 2002 por la devaluación y de 2010 por la recuperación luego de la sequía.

"Lo primero va de diciembre a marzo, lo segundo de abril en adelante. Lo que uno debería esperar es que para el Producto Bruto Interno (PBI) el piso haya sido marzo, mientras que para consumo debería ser mayo".

5

Pero en ese mismo panel, con un foco en la microeconomía, también participó el analista económico Damián Di Pace quien reveló cuáles es el indicador que hay que mirar y que puede pinchar la burbuja optimista del Gobierno.

"El sector industrial anticipa lo que está pasando en la calle", remarcó. Un indicador que, con retraso, dio a conocer recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre abril en donde el IPI se presentó una merma de 16,6% interanual. Jueves 6 de junio de 2024 El Cronista

## Economía & Política



"(LLA son un)
enjambre de
violentos, ignorantes
e intolerantes que
defienden lo
indefendible"

Carolina Píparo

Diputada nacional

TRAS LA MEDIA SANCIÓN A UNA NUEVA FÓRMULA

## Milei ratificó el ajuste fiscal y garantizó el veto a las jubilaciones

El Presidente explicó que no dudará en frenar la movilidad jubilatoria si el Senado la vota porque comprometería el equilibrio fiscal. También anticipó otros 50.000 despidos de estatales

\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

Mientras ayer el presidente Javier Milei exponía en el Latam Economic Forum, el Riesgo País volvía a subir por niveles superiores a 1500 puntos, los bonos caían entre 1% y 2% y el Merval corregia más de 2%. Se trató de una de las jornadas en las que los mercados más reflejaron la incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa económico: por la madrugada se había dado media sanción en Diputados a la modificación de la movilidad jubilatoria, que aparejaría un mayor gasto si se replica el voto en el Senado.

El jefe de Estado fue al evento organizado en el Goldencenter de Parque Norte con una sola misión: explicar la herencia recibida, las últimas medidas y por qué el programa económico que está llevando a cabo, según su punto de vista, seguirá hacia el futuro. "Cada

vez que quieran romper el equilibrio fiscal les voy a vetar todo. Me importa tres carajos", dijo Milei en referencia al voto en la Cámara baja.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto con media sanción traería un impacto fiscal de 0,43% del PBI. En su alocución, Milei dijo que ya se ha hecho "un ajuste de 7 puntos" y que "se va a seguir dando la pelea". Aun así, es de las primeras veces que reconoció en público la dificultad del objetivo fiscal: "Ellos hablan de la calidad del ajuste. Tan fácil no es".

El libertario desarrolló su hipótesis: el avance de las diferentes medidas para recortar gasto público descubrió una serie de "curros"; esa acción ha traído un efecto contrario por parte de sectores que arremeten contra el oficialismo para resguardar su "status quo". En su discurso, acusó a los gerentes de



El economista libertario reconoció que en junio habrá déficit fiscal por los "pagos de aguinaldos"

"Cada vez que quieran romper el equilibrio fiscal les voy a vetar todo. Me importa tres carajos", dijo Milei

la pobreza, los sectores políticos a los que responden y los denominados "empresaurios", a quienes el libertario define como aquellos que se oponen a las reformas necesarias para el despegue económico.

El Presidente no se guardó las definiciones económicas que usualmente brinda al momento de dar conferencias: dijo que no importa si las empresas quiebran y los monopolios terminan saliendo victoriosos; alegó que el cepo saldrá al momento que terminen de sanear por dentro

el Banco Central; y que la motosierra seguirá su rumbo con el despido de 50.000 empleados estatales, los cuales se sumarán a los 25.000 ya desplazados. Sorpresivamente, Milei reconoció que en junio habrá déficit fiscal, pero justificó que aquello es por los pagos de aguinaldos: "Pero cuando toman los 6 meses juntos, va a haber superávit".

Organizado por la consultora Research for Traders y Scitus Finances, el evento tuvo una fuerte impronta económica y financiera. El principal organizador fue el empresario financiero Darío Epstein, que durante la campaña oficiaba como uno de los embajadores del programa de Milei en los Estados Unidos.

Antes de Milei, el principal expositor fue el ministro de Economía, Luis Caputo; que en la alocución de apertura enfatizó: "Nosotros no nos vamos a mover del horizonte fijado". Y agregó que "tener arriba a alguien [Milei] que no duda de mi rumbo ni por un minuto no es común; si no fuera así no estaríamos donde estamos como país. Lo peor pasó". El mensaje de Caputo se produjo a minutos de la apertura de los mercados financieros. Su discurso no terminó por convencer.

Una de las caras más reconocibles allí era el empresario y
exvicepresidente de la UIA José
Urtubey, quien fue pesimista
respecto de la coyuntura: "La
recuperación va a venir en algún momento, pero no en V
corta. La recuperación será en
L. Estacionado cómo estamos
ahora, por cuestiones espontáneas no va a suceder nada", dijo
ante Radio 10.....

BLOQUEO AL VETO QUE ANUNCIÓ MILEI

## El Congreso tendría los votos para insistir con la movilidad jubilatoria

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El presidente Javier Milei anunció preventivamente que, en pos de mantener el equilibrio fiscal, vetará la formula jubilatoria que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y mejoraría la situación económica de los jubilados. Aun así, no queda claro si el mandatario cuenta con los votos necesarios en el Poder Legislativo para garantizar el éxito de dicha maniobra ya que no depende solo de su propia tropa.

Ayer por la madrugada el kirchnerismo y la oposición dialoguista aprobaron una nueva fórmula jubilatoria que implica el pago de un extra del 8,1% a los jubilados y pensionados de la ANSES en concepto de recomposición por lo perdido en los primeros meses del año. Sus haberes fueron una de las principales variables de ajuste a favor del superávit fiscal alcanzando por la gestión de Javier Milei en el primer trimestre.

También fija una indexación por inflación y un refuerzo del 50% del Ripte en marzo. Y una mejora del ingreso mínimo vinculando a la Canasta Básica Total de un adulto por el 1,09%. De aprobarse en el Senado, el Presidente podría vetarla según amenazó ayer en las redes y reiteró en Parque Norte. Así y todo el Congreso mantiene la potestad de insistir en su voto. ¿De qué modo?

Por el momento, La Libertad Avanza solo cuenta con el apoyo fehaciente del PRO y no tiene el número necesario para frenar los dos tercios que requieren las cámaras para insistir con la ley original. La Constitución indica que sólo con dos tercios puede revertirse un veto presidencial. Si se encolumnan los mismos bloques que votaron a favor de la nueva fórmula, no estarían lejos de conseguirlos.

La OMS confirmó la primera muerte humana por gripe aviar A(H5N2) en México

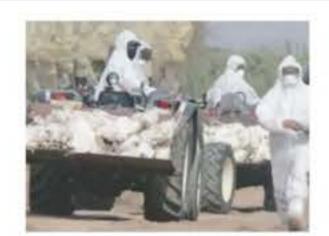

### **ALERTA SANITARIA**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la muerte de un humano por infección por gripe aviar A(H5N2), detectada por un laboratorio en México.

El organismo indicó que el residente en México, de 59 años, había fallecido el 24 de abril tras tener fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, náuseas y malestar general.

Se trata del primer caso humano confirmado en un laboratorio de una infección por el subtipo A(H5N2) de la gripe aviar notificado en todo el mundo. La víctima no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales, agregó la OMS.

TEST PARA EL CONSUMO

## Habrá aumentos de hasta 155% en luz y gas, con fuerte baja en los topes de consumo

Caputo avanzó en reducir subsidios dado que el costo de energía se incrementará en el invierno por las importaciones. El tope de consumo se achica de 400 kwh a 250 kwh y el excedente paga tarifa plena

Florencia Barragan

\_ fbarragan@cronista.com

Tras la postergación de mayo, el gobierno avanzó finalmente con los aumentos para la luz y el gas, en los componentes PEST y PIST. En la práctica, implicará subas en las boletas de hasta el 155%, y los incrementos se sentirán más fuerte en los usuarios de ingresos bajos y medios (N2 y N3).

Con esta medida, el Gobierno busca contener la mesa de subsidios, dado que el costo energético se incrementará en invierno por las importaciones.

Salió finalmente en el Boletín Oficial la Programación Estacional de Invierno Definitiva para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Lo que hace es unificar el valor de la energía para todos los niveles de usuarios (nivel 1, 2 y 3). Pero a los N2 y N3 les hacen una bonificación. El precio estacional de la energía pasa a estar entre \$56.019 a \$59.298 \$/kWh para todos los N1 y sectores productivos (industrias y comercios).

Aun con la bonificación, el costo de la energía mayorista para los usuario de ingresos medios y bajos trepa más de

500%: para un N2 pasa a \$20.000 y para un hogar N3 a \$30.000. Así y todo, dado que estos segmentos de familias con ingresos medios y bajos venían con el mismo precio de la electricidad desde noviembre del 2023, la unificación les implica un aumento muy fuerte. Por cómo pesa el componente de electricidad en la boleta final, en la práctica implicará subas de hasta el 155%.

Según ejemplos de la secretaría de Energía para consumos promedio residenciales de 260 kwh el valor promedio de las facturas finales mensuales pasarán a ser para N1 de \$30.355; en N3, \$16.850; y en N2, \$12.545.

Los aumentos se sentirán con mayor fuerza porque se establecen topes de consumo. Antes los más vulnerables en N2 tenían todos sus consumos subsidiados: ahora será hasta un tope de 350 kWh. En el caso de los N3, el techo de consumo les baja de 400 a 250 kWh. En los consumos excedentes pagarán el valor pleno, como los usuarios de altos ingresos N1. Esto es, a \$57.214, casi 20 veces más de lo que lo venían pagando. Las personas de Nivel 1 también sentirán un aumento, pero de menor proporción.



Por el gas se pasará a pagar \$ 28 mil mensuales con un consumo de 149 m3 en N1

N2 y N3 pagarán precio completo de luz de los consumos excedentes, como los sectores de mayores ingresos

Un decreto habilitó la semana pasada al Ministerio de Economía a avanzar con estos cambios, que con la segmentación del gobierno anterior no estaban permitidos. Eso había llevado a que los N2 y N3 pagaran menos del 5% del costo total.

Esta situación hubiera disparado los subsidios durante el invierno, donde el costo de pro-

ducción se incrementa debido a las importaciones de GNL y combustibles líquidos. Si bien las familias de ingresos medios y bajos tenían prácticamente todo el costo de la electricidad subsidiado, en febrero ya habían tenido las actualizaciones para los componentes de la boleta de distribución y transporte.

### **AUMENTA EL GAS**

También el Gobierno fijó los nuevos valores de producción de gas que se trasladarán a los usuarios. Dicho traslado se realizará, para los usuarios residenciales N1 (ingresos altos) y los sectores productivos a 3,30 USD/MMBTU, según distri-

buidora. Con relación a los N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), para junio 2024, el traslado del nuevo PIST, con las bonificaciones será para N3 un consumo de 2,34 USD/MMBTU, para N2 de 2,14 USD/MMBTU.

A modo ilustrativo, durante junio 2024, en los tres niveles de segmentación, el valor promedio de las facturas finales mensuales serán las siguientes, indicaron oficialmente: N1 con un consumo promedio de 149 m3, pasará de \$25.756 a \$28.142; N3 con un consumo promedio de 171 m3, pasará de \$24.465 a \$26.865; N2 con un consumo promedio de 159 m3, pasará de \$15.638 a \$20.797.\_\_\_



### Del 5 al 8 de junio

Te esperamos en

Stand 148 F

Autopista Rosario, Córdoba y Ruta Nacional Nº 178, Armstrong, Santa Fe.



En CREDICOOP tenés las mejores herramientas para impulsar tu crecimiento.

Más información en www.bancocredicoop.coop

Aplicable a la cartera comercial. Sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de las condiciones exigidas por el Banco Credicoop. Más información en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500. Banco Credicoop Coop. Ltdo. Reconquista 484, CABA. Cuit 30-57142135-2.







CAUSA ALIMENTOS

## Luego de la tensa audiencia, la Cámara falló a favor de Grabois

El tribunal de apelación confirmó el fallo del juez Casanello y emplazó al Gobierno a que informe el stock de comida almacenada y presente un plan de distribución. Sanciones por el escándalo



mbeldyk@cronista.com

La Cámara Federal confirmó ayer el fallo del juez Sebastián Casanello y el Gobierno deberá informar el stock de alimentos que tiene almacenados luego del tenso cruce que se produjo ayer en la audiencia entre Juan Grabois, el denunciante, y funcionarios de Ministerio de Capital Humano. Asimismo, se pronunció respecto a la conducta de ambos litigantes que trascendió a través de un video en las redes sociales y podrían sufrir sanciones.

Tras la denuncia formulada por Grabois contra el Ministerio de Capital Humano, el juez Casanello dispuso librar una orden de presentación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a fin de que informara, "de modo inmediato" el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán.

Según consignó en su decisión, este registro debía incluir "tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería", además de los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha, los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados y toda otra actuación o documentación vinculada,

Asimismo, le encomendó al Ministerio de Capital Humano que elaborara "un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato, lo cual debía ser informado al juzgado en el plazo de 72 horas".

Este punto es el que apelaron desde la cartera que comanda Sandra Pettovello que prefirió instrumentar el reparto siguiendo un criterio propio. Así fue que se estableció el acuerdo con CONIN y la logística a cargo de las Fuerzas Armadas. "Para



El duelo entre Grabois y la representante legal de Capital Humano, Leila Gianni, se viralizó en redes

la recurrente, lo decidido, además de arbitrario y contradictorio, importa una intromisión del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional", retrucó la representante legal de Capital Humano.

No obstante, la Cámara en su fallo confirmó la orden inicial de Casanello por lo que Capital Humano deberá cumplir con la orden de presentar un plan de distribución aunque los plazos ya hayan quedado abstractos por haberse vencido el período original de 72 horas desde el momento de la decisión judi-

Según lo informado por CO-NIN, solo se procedió a iniciar la distribución de la leche con fecha de vencimiento cercana por lo que restan aún otros alimentos por repartir dentro de las cinco toneladas informadas originalmente por el Ministerio de Capital Humano. Además que Grabois denunció ayer en la audiencia que los stocks, a partir del relevamiento hecho el fin de semana, no coincide con

"Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida"

Según lo informado por CONIN, solo se procedió a iniciar la distribución de la leche con fecha de vencimiento cercana

lo informado originalmente por el propio ministerio en un pedido de acceso a la información.

### DENUNCIA

La investigación inició con una denuncia el 5 de febrero promovida por Grabois contra la titular del Ministerio de Capital Humano por "...no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina". Tras la publicación de una investigación a cargo de El Destape, la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, en calidad de querellante, solicitó al juez "una inspección en ambos centros operativos" que el magistrado no concedió.

A partir de la información adjuntada a la causa respecto de las fechas de vencimiento de algunos de los productos acopiados", Casanello dispuso el sábado 1 de junio un allanamiento en Martelli y un juez federal en Tucumán replicó la orden.

En su fallo, uno de los camaristas, Eduardo Farah, exhorta a "la Sra. Ministra de Capital Humano (a que) deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma". Incluso la emplaza a resolver el requerimiento del juez original en 24 horas bajo riesgo de incurrir en un delito penal.

### SANCIONES

A poco de conocerse el fallo de la Cámara, Grabois salió a celebrar en Twitter la victoria judicial. "Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa". También se hizo eco de las sanciones disciplinarias que podría sufrir por su conducta en la audiencia.

La Cámara dispuso librar oficios al Colegio Público de Abogados de la Ciudad y a Capital Humano "a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala".

Los tensos cruces entre el referente de la UTEP y la subsecretaria legal de Capital Humano no solo se dieron en los pasillos de tribunales sino dentro de la audiencia. "Bienvenida la sanción. No hay batalla sin heridas", minimizó Grabois\_\_\_

### Tribunal Fiscal de la Nación

### Edicto

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, Vocalia de la 11º Nominación, a cargo de la Dra. Agustina O'Donnell, con sede en Alsina 470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 5 (cinco) días en autos "Órbita Tucumán S.A.C. s/ recurso de apelación", Expte. Nº 28.128-1que se ha dictado la siguienteprovidencia PV-2023-127049525-APN-VOCXI#TFN: "Ciudad de Buenos Aires, miércoles 25 de octubre de 2023. En atención al estado del Expediente, corresponde: Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 105 y, en consecuencia, continuar las presentes actuaciones en rebeldia (conf. art. 59 CPCCN). Notifiquese. Agustina O'Donnell. Vocal."

### Miguel N. Licht

Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación

Tribunal Fiscal de la Nación



### Alquiler de inmueble

CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS Nº 7030000950

Apertura: 27/06/2024 - 10 hs.

ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA MASH Y MEDICINA DEL TRABA-JO. Alquiler que cuente con las siguientes características: Período de la Contratación: 24 Meses; Lugar de prestación/ubicación geográfica: Ciudad de Rafaela. Destino: MASH Rafaela - Medicina del Trabajo Rafaela. Características del inmueble: Cantidad y Tipo de ambientes: - 2 ambientes (superficie mínima de cada uno de elios: 16 m2), uso Oficina, - 2 ambientes (superficie mínima 16 m2), uso consultorios. - 2 ambientes (superficie minima 20 m2), uso oficina. - 1 ambiente (superficie minima 30 m2), sala de capacitación. - 2 ambientes (superficie mínima 9 m2), deposito elementos de seguridad e insumos médicos y sala de guardado de elementos de limpieza. - Cantidad de baños: 2. - Servicios Públicos mínimos requeridos: Luz, Agua. Forma de Cotizar: Se deberá cotizar por el monto del canon locativo mensual, debiendo asimismo indicar el monto total de la oferta por 24 meses. APERTURA DE PROPUESTAS: 27/06/2024 - HORA: 10 hs. LUGAR DE APERTURA: Oficina de compras - Rafaela. ENTREGA DE PLIEGOS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA. Av. Santa Fe 1671, 2300 - RAFAELA, SANTA FE. TE (03492) 438505/508/509.

santale.gob.ar





El Cronista | Jueves 6 de junio de 2024

DE LA TORRE Y LAS CONTRATACIONES EN SU ÁREA BAJO LA LUPA

# Capital Humano ratificó la denuncia por irregularidades y el fiscal citó al titular de OEI

El fiscal federal Ramiro González llamó a declarar a la cabeza de la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de cuya entidad se habrían concretado las incorporaciones

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El Gobierno nacional ratificó ayer su denuncia penal contra el exfuncionario Pablo de la Torre y otros integrantes del área de Niñez y Adolescencia por presuntas irregularidades en la contratación de personal en Capital Humano.

Leila Gianni, subsecretaria Legal del ministerio, se presentó ante el fiscal federal Ramiro González y dio más detalles de los hechos denunciados. Un día antes, había mantenido un duro cruce con Juan Grabois, el denunciante.

Como respuesta, González abrió una investigación y llamó a declarar al titular de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través de la cual se habrían realizado las contrataciones irregulares, y a Alejandro Schiavi, el subsecretario de Gestión Administrativa de la Senafa, dentro de Capital Humano.

"El objeto procesal de autos se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarias dependiente de dicha cartera ministerial, en miras de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra", sostuvo González en su dictamen.

Además, le pidió al ministerio una lista con los datos de todos los empleados y funcionarios que prestaron servicios en Niñez y Familia desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha

Denuncia penal

El Gobierno nacional denunció penalmente el viernes a Pablo de la Torre, quien fue desplazado de su cargo de secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano.

Además, Sandra Pettovello, titular de la cartera, realizó una presentación formal ante la Oficina Anticorrupción para que se siga de cerca el accionar de su exsecretario.

Según trascendió, desde Capital Humano detectaron días atrás desmanejos en los contratos de funcionarios de su entorno e irregularidades en el almacenamiento de alimentos.

"Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones a la ministra. Nosotros no nos entrometemos en ese proceso. Cuando efectivamente haya un avance, se los vamos a estar comunicando",

El fiscal pidió una lista con los datos de todos los empleados y funcionarios desde el 10 de diciembre de 2023

confirmó el vocero Manuel Adorni al respecto.

De la Torre, por su parte, utilizó sus redes sociales para insistir en su inocencia y apuntar contra "kirchneristas infiltrados en el Gobierno".

"Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza", escribió el ex funcionario en su cuenta en la red social X.

"No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", agregó en la publicación.

### RECLAMO

En paralelo, la titular de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, exigió ayer a la ministra de Capital Humano que brinde explicaciones de por qué se eligió a la fundación CONIN para que se encargue de la distribución de alimentos a los sectores vulnerables y advirtió sobre "la diferencia en la cantidad de kilos" de productos que surgió en medio del escándalo.

"Pedimos una cautelar para no innovar y, mientras se cambia de modalidad alimentaria, no se interrumpa la prestación" de la asistencia a los sectores vulnerables, sostuvo la funcionaria. En declaraciones radia-



De la Torre fue desplazado de la Secretaría de la Niñez y Familia el viernes pero insiste en su inocencia

les, la abogada alertó que "hay un desconocimiento de cómo se mueve el alimento en el territorio" por parte del Gobierno de La Libertad Avanza.

"Pedimos a Pettovello que informe por qué CONIN, cuál es el criterio de selección que va a tener CONIN, a quién va a repartir, dónde va a repartir y por qué sólo leche en polvo, que es lo que se informó", señaló. Y agregó: "Pero también nos preocupan otras cosas, como la

diferencia en la cantidad de kilos que surgió".

Al ser consultada sobre la fundación liderada por el pediatra Abel Albino, Graham afirmó: "CONIN existe hace muchísimos años y tiene muchas críticas. Yo no trabajaría con CONIN. No sé por qué se eligió CONIN, habiendo ya un registro de comedores", añadió la abogada.

En medio de la polémica, la defensora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes también indicó que "lo que más interesa es saber cuál es la nueva modalidad (de asistencia alimentaria), que posiblemente sea hacer transferencias dinerarias, aumentar la AUH y la Tarjeta Alimentar".

9

"No discuto que pudo haber habido un desvío de alimentos, pero había un reclamo popular" para que se avanzara con el reparto de productos alimenticios, concluyó.\_\_\_

EDICTO SUBASTA LEY 24.441. El martillero Mariano Espina Rawson, (cuit 20-13407112-6. Responsable Inscripto) con domicilio egal en Tucumán 1679, Piso 5º, Capital Federal (Tel: 115011.3598) designado por los acreedores hipotecarios en los términos del art. 57 y 59 de la ley 24.441, comunica por 3 días en los términos del art. 57 Ley 24.441, que el día 12 de Junio de 2024, a las 10:30 hs. en la calle Tte. Gral Perón Nº 1233, CABA-sede de la Corporación de Rematadores-, al mejor postor, contado y ad corpus procederá ante escribano público, a la venta en pública subasta del 100% del inmueble sito en la calle Murgiondo Nº 4470, entre las de Unahue y José Pablo Torcuato Batlle y Ordoñez, edificado en el lote de terreno que mide: 10 m de frente al sud oeste, por 34,62 m de fondo, lindando: por el frente con la calle Murgiondo, por el fondo con parte del lote 36; al sud este, con el lote 2 y fondos del 37 y al nord oeste con el lote 4, todos de su manzana. Nomenclatura Catastral: Circ. 1, Sección 80, Mza. 107; Parcela 17, Partida 66531. Según Acta de Constalación de fojas 38/39, se trata de un edificio en construcción, integrado por dos cuerpos, uno de ellos con frente a la calle Murgiondo y el restante forma parte del contrafrente. El edificio consta de 6 pisos, los 2 últimos sobre el frente, se encuentran retirados y se encuentra en un avanzado grado de construcción, con sus aberturas y marcos de las ventanas colocados. Toda la loza esta lotalmente construida, como así también los revestimientos laterales, a excepción del frente del edificio. El acceso al mismo se encuentra totalmente bioqueado por estar con cerramientos publicitarios. Sobre el frente del mismo se encuentra un cartel con los datos del permiso de obra, su dirección y un QR que una vez que se ingresa al mismo. se encuentran la cantidad de metros permitidos para su construcción (2051 mts2) y de donde surge el destino a vivienda familiar, entre otros más datos. La obra se encuentra paralizada. El inmueble se encuentra totalmente inhabitable, no se puede distinguir la existencia de ascensores y servicios esenciales funcionando y no se ve ningrin tipo de ocupantes ni rastros de personas alguna. No hay hall de acceso a la vista y salvo el primer piso al frente, los balcones no tienen protección. El edificio se encuentra en buen estado de conservación y se alcanza a distinguir entre los cerramientos publicitarios la existencia de una rampa que presumiblemente accede a cocheras. El inmueble se encuentra totalmente desocupado. Se deja constancia que conforme resolución de autos del 15.03.2024 (fs.40), atento el estado de desocupación del inmueble, se resolvió otorgar la tenencia del inmueble a la Actora. Base: USS 368,252,05 al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo. Seña 30%, Comisión 3 % (+ IVA s/ la misma). Arancel de Subasta: 0,25% Sellado de Ley. Todo en el acto del remate y a cargo del comprador, el pago se deberá efectuar en dolar billete estadounidense en el acto de la subasta bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 584 del Cod. Proc. Se hace saber que en caso de no haber postores, a la media hora saldrà a la venta con la base reducida en un 25% esto es con la surna de USS 276.189,04 y si tampoco hubiere postores, acto seguido saldrá Sin Base. El comprador deberá constituir domicilio legal en C.A.B.A., y abonar el Saldo de Precio dentro del 5to, día de efectuado el remate, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso con perdida de las sumas abonadas (conf. art. 62 Ley 24441). No se admiten posturas bajo sobre. PROHIBIDA LA COMPRA EN COMISIÓN. DEUDAS: La protocolización de las actuaciones será llevada a cabo por el escribano que designe la parte actora (conf. art. 63 Ley 24.441) y los gastos que ello ocasione, a cargo del comprador. Actúa el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 34 sito en Uruguay N1 714, piso 5º de esta ciudad, en los Autos caratulados: "DOSORETZ, MARIA SARA Y OTROS C/ CATTANEO, OLGA PATRICIA S/EJECUCION ESPECIAL LEY 24.441", Expte.Nº 81832/2023, El inmueble podrá visitarse los días 10 y 11 de Junio de 2024, de 11 a 13 hs. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junio de 2024. Mariano M. Espina Rawson, Martillero Público. Matricula Fe10, Le79, Informes: tel. 11 5011,3598 - www.espinarawsonyasoc.com.ar.

NUEVOS CONVENIOS CON NACIÓN

## Negocian con otras tres provincias el traspaso de obra pública

El jefe de Gabinete firmó el pase de proyectos clave con Chubut y Neuquén y un principio de entendimiento con Córdoba. Los gobernadores se comprometen a ejecutar y financiar los proyectos

Julián Alvez

jalvez@cronista.com

La administración nacional a cargo de Javier Milei continúa con su plan para descentralizar la ejecución de las obras públicas hacia las provincias de todo el país. El nuevo plan del Gobierno siguió este miércoles en los pasillos de la Casa Rosada y particularmente en el despacho del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien estableció acuerdos con tres nuevos distritos para el traspaso de varios proyectos estratégicos.

esta jornada con los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba); con quienes dialogó sobre diversas temáticas ligadas al desarrollo productivo de cada provincia y sobre el traspaso de las obras públicas.

Con los dos primeros alcanzó un acuerdo que desembocó en una firma que oficializa la

Este lunes habían pactado el mismo El funcionario se encontró compromiso con los mandatarios de Chaco,

> transferencia de las obras en manos de la Nación a aquellas provincias. En tanto, con Córdoba se asentaron las bases para las primeras negociaciones, así como temáticas relacionadas con el desarrollo económico y productivo provincial, según esboza el comunicado oficial de

Entre Ríos y Jujuy

Jefatura de Gabinete. El Gobierno pretende desprenderse de la responsabilidad de ejecutar obras que aún no han sido avanzadas. En su mayoría se tratan de obras hídricas, rutas nacionales, puentes y diferentes refacciones infraestructurales a los cuales el Poder

Ejecutivo ya les avisó a los gobernadores que no les dará prioridad.

El lunes ya se habían firmado los primeros acuerdos entre Nación y otras tres provincias. También en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete y su flamante vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, recibieron a los jefes provinciales Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), con quienes firmó diversos convenios para el traspaso de 80 obras públicas desde la Nación a esas provincias.

"Para el Gobierno, la autonomía y responsabilidad de los estados provinciales son aspectos centrales. Se trata de un compromiso de campaña asumido por el presidente Javier Milei, que venimos conversando con mandatarios provinciales en los últimos meses", detalló Francos luego de ese encuentro, en el que participaron el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano y el titular del ENOHSA, Bartolomé Heredia.

¿Qué implica el traslado? Básicamente, cada provincia se compromete a asumir la financiación o ejecución de las obras detalladas en el acuerdo. Entre aquellas que se transfirieron, se destaca la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), terminación de hospitales, obras hídricas, de saneamiento y mejoramiento urbano, rutas y caminos, entre

Las únicas obras que seguirán teniendo algún tipo de intervención del Gobierno son aquellas que habían tenido financiamiento internacional previo, que deben pasar primero por Nación y después transferirse ese dinero a los distritos subnacionales.

Desde Jefatura de Gabinete remarcaron que los convenios de traspaso se dan ante una situación de emergencia pública y fiscal. "Desde el marco político, este Gobierno considera que no tiene por qué subsidiar obras que pueden ser hechas tranquilamente por las propias provincias. Ahora se ordenaron y pueden hacerlo", dicen desde Interior.

Tal y cómo lo publicó El Cronista en la edición de ayer, hay otro número de proyectos que, por el contrario, sí están en estudio para ser ejecutadas por Nación. Son un total de 865 obras. Estas comprenden, por ejemplo, rutas que abarquen dos o más provincias en su traza, puentes y cloacas que tengan un mínimo de avance de entre el 40% y el 50%.\_\_\_



El neuquino Rolando Figueroa junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras firmar el convenio

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA Nº 52/24

Liámese a Licitación Pública Nº 52/24 por la "CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE ARBOLES, TOCONES Y CORTE DE

RAICES EN LA VIA PUBLICA CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE AR
BOLADO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLI
COS", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Presupuesto Oficial: \$ 180,000,000,00 Presupuesto Oficial: \$ 180.000.000,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 180.000,00

Presentación y Apertura: 25 de junio de 2024, 10:00 hs.
La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-2500-2024

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE GOBIERNO Y LEGAL Y TÉCNICA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 53/24 Llámese a Licitación Pública Nº 53/24 por la contratación de la obra "REFORMAS VARIAS EN EL TRIBUNAL DE FALTAS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GO-BIERNO Y LEGAL Y TECNICA", en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Legales Especiales y de Especificaciones Técnicas Particulares y a la Nota Aclaratoria N° 1. Presupuesto Oficial: \$ 45.500.000,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$45.500,00 Presentación y Apertura: 28 de junio de 2024, 10:00 hs. La respectiva documentación podrá ser consultada en la Página Web o en la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas (Dirección General de Proyectos de Obras Municipales), hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la fecha de apertura y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-1633-2024

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SEGURIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 55/24

LIAMBESE A LICITACIÓN, PÚBLICA Nº 55/24, por la "CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LAS LICENCIAS DE UNA PLATAFORMA DE ATENCIÓN Y DESPACHO DE EMERGENCIAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y ANALISIS DELICTUAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a la Nota Aclaratoria N° 1 y al Pliego de Bases y Condiciones Generales. Presupuesto Oficial; \$ 141.000.000,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 141.000,00, Presentación y Apertura: 02 de julio de 2024, 10:00 hs. La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-1899-2024

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE DEPORTES LICITACIÓN PÚBLICA Nº 54/24 Llamese a Licitación Pública Nº 54/24 por la "RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURA ME-TÁLICA SOBRE NATATORIO Y CAMBIO DE CORREA EN POLIDEPORTIVO VILLA ADELINA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DEPORTES", en un todo de acuerdo ADELINA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DEPORTES", en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Legales Especiales y de Especificaciones Técnicas Particulares. Presupuesto Oficial: \$ 57.500.000,00.

Pliego de Bases y Condiciones: \$ 57.500,00.

Presentación y Apertura: 01 de julio de 2024 10:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada en la Página Web o en la Secretaria de Planeamiento y Obras Públicas (Dirección General de Proyectos de Obras Municipales), hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en dias hábiles anteriores a la fecha de apertura y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-2457-2024

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
SECRETARIA DE EDUCACION Y EMPLEO
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 56/24
Llámese a Licitación Pública Nº 56/24 por la "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CON DESTINO, A DIVERSAS DE-PENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO", en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales. Presupuesto Oficial: \$ 59.684.185,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 59.684,00 Presentación y Apertura: 03 de julio de 2024, 10:00 hs. La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a través de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-1142-2024

#CASHTAG

Jairo Straccia Periodista



## ¿Cuántas Leilas Gianni hay en la gestión de Milei?

uando aún no era tan conocida, la flamante representante legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, tuvo un rotundo traspié en la causa que había iniciado con una denuncia penal por supuesta corrupción en la compra de medicamentos para enfermedades graves durante el gobierno anterior.

En marzo, el juez federal Julián Ercolini decidió, a instancias de lo averiguado por los fiscales Ramiro González y Carlos Rívolo, archivar la causa tras explicar, hablando mal y pronto, que la denunciante primero tenía que tener algún elemento para poder suponer la comisión de algún delito penal. La decisión se conoció la semana pasada, apenas días antes de que la abogada saltara a la primera plana nacional.

Ercolini señala en su escrito que "fue la propia denunciante quien refirió que se encontraban en instancias de recabar información a través de las áreas sustantivas internas que tenían en cabeza este programa, y que, sin perjuicio de locual, se había decidido formular la denuncia penal".

Y agrega: "Nos hallaríamos frente a cuestiones que, al menos en un principio, deberían ser discutidas dentro de la esfera de la propia administración pública", al tiempo que subraya que "hasta tanto se lleven adelante las investigaciones administrativas y se expidan las correspondientes instancias, la justicia penal no tendría injerencia para evaluar si se ha cometido, o no, alguna conducta delictiva".

En definitiva, en su anterior incursión en la Justicia para denunciar un supuesto foco de corrupción en un área delicada como es el reparto de medicamentos para pacientes que por ejemplo enfrentan un cáncer, algo que fue muy difundido por los medios de comunicación afines al Gobierno, la respuesta fue prácticamente "revise primero si hubo alguna irregularidad en términos administrativos, junte información y luego intente probar un delito".

Lo dramático es que con su ac-





cionar la funcionaria puso bajo observación todo el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), lo que derivó en que decenas de pacientes en estado muy delicado empezaran a ver interrumpidos sus tratamientos, al punto que hay familiares que atribuyen la muerte de algunos pacientes al cese de la provisión de estos fármacos.

Según pudo saber El Cronista, hay unos 2900 expedientes frenados y sólo un puñado pudieron mantener los tratamientos tras la presentación de los amparos. La situación es desesperante. Apenas unos 1000 están avanzando en el trámite que está activando recién reclamos de fines del año pasado.

Ahora, Leila Gianni vuelve a estar bajo observación porque lleva adelante la representación del Poder Ejecutivo en la denuncia que hizo Juan Grabois ante la falta de distribución de alimentos acopiados en galpones oficiales, al tiempo quetambién genera mucha sorpresa su abrupto cambio de posición política en muy poco tiempo.

Es que Gianni pasó de ser una militante de Aires, el espacio político liderado por Juan Cabandié, con quien además trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente, a ser secretaria de Asuntos Legales bajo el ala de la Sandra Pettovello, la funcionaria más protegida por el Presidente.

Almismotiempo, pasódetener un pingüinotatuadocomo referencia de su pertenencia política, a aparecer en medios y actos oficiales con una gorra de "Las Fuerzas del Cielo" y una remera de un león.

"El león se comió al pingüino", explicó en el cruce a los gritos con Grabois, que le gritó "kuka ladrona"y "abogada berreta". Por ahora, el juez Sebastián Casanello y la cámara federal que ayer revisaba la medida cautelar volvieron a darle la espalda.

Por fuera de lo colorido del personaje, la pregunta es obvia: ¿qué dice de un gobierno que su cara ante la Justicia en un tema crucial sea una funcionaria con esa trayectoria, que combina principios ge-

latinosos nivel Daniel Scioli con-al menos por ahora- poca pericia en la materia a la que se dedica?

¿Cuántas otras áreas estarán en la misma situación? Si chocan los trenes, si no hay gas en las estaciones de servicio, si falta plata en universidades, si no se reparte comida, ¿por qué no pensar que existe algo así como el "giannismo" como problema en la administración de La Llibertad Avanza?

A todo esto, con los ingresos licuados, el Estado se va perfilando como el centro nacional de la selección negativa. Es imposible no vincular el dato de los más de 30 funcionarios que dejaron el área dePettovellocon los 1800 que permanecen desde antes del 10 de diciembre, según había confirmado en el informe al Congreso el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

El PAMI -otro ejemplo-empiezaasertambiénotrouniversoque llama la atención bajo la gestión de Esteban Leguizamo. En enero fue designado el abogado Claudio Heredia, un histórico empleado y militante del peronismo, al frente de la Gerencia de Políticas de Cuidado de la Secretaría de Derechos Humanos de la actual administración.

Herediatrabaja en la obra social hace 32 años, de donde pidió licencia en 2005, cuando pasó a trabajar con Alberto Fernández en la jefatura de Gabinete con Néstor Kirchner, antes de recalar más tarde como número dos de Carlos Zannini en la secretaría de Legal y Téc-

Autodefinido como militante peronista "nacional y popular" según su cuenta de X, también se desempeñó en el PAMI en la gestión de Matilde Menéndez en los 90, en una etapa que quedó marcada por denuncias de corrupción.

En la actualidad consideran su designación en el PAMI como una más en un intento por revalorizar el trabajo del personal histórico dentro de una institución en un momento muy crítico, en el que se enfrentan días de "no hay plata" que genera tensión con los prestadores que se contratan y el personal.\_\_

## Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

► Auditoria ► Consultoria ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



GIRO DIPLOMÁTICO DE LA GESTIÓN LIBERTARIA

## El Gobierno evalúa un viaje presidencial a China para 2025 y una bilateral con Lula



La canciller Diana Mondino participó el martes a la noche de la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)

El paso de la ministra de RR.EE. por La Rural para la gala anual del CARI dejó definiciones sobre el rumbo exterior de la gestión Milei. De la crítica a los "comunistas" a evaluar un acercamiento

\_ Martín Dinatale

\_\_ mdinatale@cronista.com

El pragmatismo puede más que la dialéctica y la diplomacia se adapta a los cambios. Bajo esta línea de trabajo, el presidente Javier Milei podría romper con la lógica que montó en campaña de rechazar a los países que calificó como "comunistas" y se encamina a preparar un viaje a China en paralelo a un encuentro con el presidente de Brasil Lula Da Silva, dos países que hasta hace poco el Gobierno no ponía en el radar de las relaciones exteriores.

Con la venia concreta de Milei, la canciller Diana Mondino prepara el terreno para un viaje a Beijing que haría recién el año que viene con la intención de reunirse con su par chino Xi Jinping. A la vez, fuentes calificadas del Palacio San Martín y de la diplomacia de Brasil aseguraron a El Cronista que no se descarta una reunión del presidente Milei y

muestra que estamos abiertos al mundo", subrayó Mondino durante su discurso

"La Constitución

su par Lula Da Silva en el contexto de la cumbre de mandatarios del Mercosur en Paraguay el próximo 7 y 8 de julio.

La realidad cambiante del contexto internacional sumado a las necesidades de la Argentina hizo que Milei revisara su estrategia en el plano diplomático con Brasil y China. Algo de esto deslizó el martes abiertamente la canciller Mondino en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) cuando dijo sin vueltas: "La Constitución Nacional nos muestra que estamos abiertos al mundo. Esa es una proposición que es vital para Argentina".

En la Cancillería aseguran que Milei podría viajar a China el año que viene para ampliar el volumen de comercio, extender la línea de swaps y atraer más inversiones. "China es un socio comercial muy relevante para la Argentina que no podemos ignorar", dijo una fuente calificada del gobierno sobre este giro en la diplomacia libertaria.

Por otra parte, tanto la diplomacia argentina como la de Brasil no descartan una reunión entre Milei y Lula en la cumbre del bloque. "Ambos presidentes van a estar trabajando juntos en la misma mesa", dijo un funcionario del gobierno. Desde Brasil añadieron: "los presidentes van a demostrar que están por encima de las ideologías".

### CENA DEL CARI

El martes se conmemoró el 46° aniversario del CARI y contó con la presencia de más de 30 embajadores en el país, funcionarios, legisladores, académicos y empresarios. Mondino, y el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, fueron los principales oradores del encuentro. Durante la cena se entregó por primera vez el Premio Embajador Carlos Muñiz a la trayectoria diplomática a Susana Ruiz Cerutti. La diplomática Elsa Kelly recibió una escultura del artista Carlos Benavides en su nombre.

Entre los asistentes a la cena en La Rural destacaban el ministro de Defensa, Luis Petri; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, así como otros miembros del Gobierno. También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el sherpa de la Argentina ante el G20, Federico Pinedo; la vicejefa del Gobierno porteño, Clara Muzzio, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac.

Además participaron los exdiputados Eduardo Amadeo y Juan Manuel Abal Medina, el presidente de la Fundación Embajada Abierta Jorge Argüello y los empresarios Martín Cabrales y Marcos Bulgueroni, entre otras personalidades....

# Postes H° A° LICITACIÓN PÚBLICA WEB N° 7060002055 Presupuesto of.: \$91.081.143,12IVA inc. Apertura: 26/06/2024-10 hs.

Compra de Postes H° A° - Plan 2024 EPE Social. LEGAJO: TODO INTERE-SADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁ DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPESFE, CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA. Avda. Santa Fe 1671, 2300 RAFAELA, SANTA FE. TE (03492) 438505/508/509.

www.epe.santafe.gov.ar / logistica@iepe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



### Cables preensamblados

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002070

Presupuesto of .: \$1.602.494.128,73 IVA inc. Apertura: 27/06/2024 - 10 hs.

COMPRA DE CABLES PREENSAMBLADOS MATERIALES CENTRALIZADOS - PLAN 2024. LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA
PRESENTE LICITACIÓN DEBERA DESCARGAR GRATUITAMENTE EL
PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA
EPE: CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍAFrancisco Miguens 260 - 5º Piso Tei: (03421 4505856 - 4505874
www.epe.santafe.gov.ar Email logistica@epe santafe.gov.ar

santafe.gob.ar



## El Cronista

## Apertura

## El Cronista Desarrollo Sustentable

Construyendo un futuro sustentable para Argentina

Miralo en VIVO

cronista.com 6 de Junio - 12:30 hs.





Analia Flores **GCBA** 



Ayelén Malgraf Fungipor



Julieta Artal Conte **BYMA** 



Juan Pablo Barrale CCU



Orlando Scarpelli Deloitte Argentina



Adriana Steckler Fresa



Mariana Petrina L'Oreal Groupe Argentina



Julian D'Angelo, CENARSECS



Gustavo Castagnino GENNEIA



Juanita Guimarey La Juanita Huertas



Maria Aguilar Ecohouse Global



Paula Rende Grupo Mirgor



Maria Emilia Berardozzi Nestle



Daniela Antoci PAE



Vanesa Vázquez Cerveceria y Malteria Quilmes



Gustavo Allievi Novo Nordisk Argentina



Dafna Nudelman Especialista en Sustentabilidad



Lucia Groos **TECHO Argentina** 



Hernán de Goñi El Cronista Moderador



Juliana Monferran El Cronista Moderadora



Brown El Cronista Moderador



Mariana Shaalo **El Cronista** Moderadora





























## Finanzas & Mercados

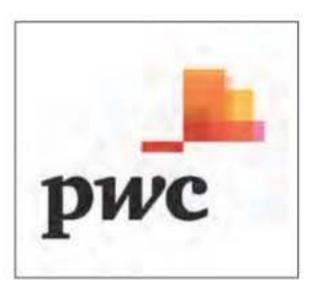

EL RUIDO POLÍTICO CONTAMINA LOS MERCADOS

# Efecto Diputados se sintió en bonos, Bolsa y el riesgo país, que superó 1500 puntos



La aprobación en Diputados para dar un incremento a los jubilados disparó ventas. El dólar operó en baja con mayor oferta de exportadores. El BCRA igual debió vender, aunque apenas fue u\$s 1 millón

\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

La Argentina vuelve a las andadas. El riesgo país venía descendiendo rápidamente desde los 2412 puntos de la previa a las elecciones del 22 de octubre pasadas hasta debajo de los 1200 puntos hasta hace 15 días. Todo cambió: el ruido político, la menor acumulación de reservas, y algo, poco, del contexto internacional, hicieron que ahora se ubique por encima de los 1500 puntos. El martes en la Cámara de Diputados la oposición hizo una nueva invitación a alejarse de las inversiones en Argentina al aprobar un proyecto de ley que aumenta jubilaciones con costo fiscal de 0,4 punto del PBI sin contrapartida de ingresos para compensar el gasto. Política y populismo.

"Por tercera rueda consecutiva, lo único que cae es la Argentina, porque el resto del mundo experimenta fuerte rebote de acciones y bonos. La tasa a 10 años norteamericana bajó 33 puntos básicos en la ultima semana, y eso le da tranquilidad a los bonos globales y emergentes. Dicho esto, la fuerte baja de bonos y acciones argentinos está dada por facto"Por tercera rueda consecutiva, lo único que cae es Argentina; el resto experimenta fuerte rebote", advirtió Franco Tealdi.

La oposición K buscaría además rechazar con dos tercios reformas del DNU. No todo culmina con el proyecto de jubilaciones. res idiosincráticos, es decir, que los motivos son varios pero son inherentemente locales" aseguró Franco Tealdi, asset manager y Magister en Finanzas de la Udesa.

"El proyecto aprobado en Diputados es peligroso porque sienta un precedente preocupante, mas allá del veto del presidente o no, y que a la cara demuestra a los inversores que en la Argentina un cambio hacia un sendero responsable es mas difícil de lo que parece agregó. Fuentes legislativas agregaron a El Cronista que es muy probable que aún con el veto de Javier MIlei, la oposición en Diputados puede insistir con los dos tercios y lograr el objetivo de convertirla en ley. "Pero también podrían hacer algo peor que es voltear el DNU de la reforma y reponer la fórmula de Alberto Fernández cuando muestre mejor actualización que la nueva en el segundo semestre", agregó esa fuente.

"Al ruido político se suma también el financiero. Versiones de que habría que desembolsar u\$s 4900 millones entre junio y julio por la no renovación del swap con China, que si le sumamos u\$s 2600 millones de amortizaciones e intereses de bonos a pagar en un mes, nos da que el BCRA debería abonar u\$s 7500 millones con reservas propias", estimó Tealdi.

En el mercado cambiario el dólar libre cerró a \$ 1250 sin cambios, el CCL lo hizo a \$ 1309,30 con leve baja de 0,16% mientras que el MEP tuvo baja mínima a \$ 1282. El volumen de negocios en el Forex-MAE trepó a u\$s 267 millones desde los u\$s 172 millones el día anterior, reflejando una mayor oferta de exportadores. De todas maneras el BCRA no pudo sumar dólares en el mercado oficial e incluso vendió u\$s 1 millón ante la demanda de los importadores.

La cautela está generalizada en la plaza. La movida kirchnerista para aumentar el gasto previsional sin financiamiento difícilmente se evapore rápidamente. Los precios de los bonos así demorarán varias jornadas en volver a los niveles cercanos al 60% de paridad. ¿Será la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal lo que cambie el humor imperante? Puede ser. Pero para ello falta aún cerca de un mes. Una eternidad. De todas maneras aparecen ya algunos que comienzan a ver atractivos los precios de los bonos, para ponerle freno a la caída. Codicia mata populismo.\_\_\_

WALL STREET

### S&P 500 y Nasdaq alcanzaron máximos históricos

\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron ayer en máximos históricos, impulsados principalmente por las acciones tecnológicas mientras los mercados asimilaban datos económicos que podrían respaldar un esperado inicio del ciclo de flexibilización de política monetaria de la Reserva Federal.

El Nasdaq fue el índice con más ganancias, registrando una suba de 1,96%, impulsado por Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing, que alcanzaron niveles récord. Por su parte, el S&P 500 trepó 1,18%, mientras que el Dow Jones ganó 0,25%.

Los mercados se entusiasmaron al conocer los datos del informe de nóminas privadas de mayo, que mostró un debilitamiento del mercado laboral, lo que generó expectativas de que la Fed comience a recortar las tasas de interés este año. Según el informe, las ofertas de empleo bajaron en abril al menor nivel en más de tres años.

"Estamos viendo que los datos económicos comienzan a disminuir un poco", dijo Jack Janasiewicz, gestor de cartera de Natixis Investment Managers Solutions en Boston.

Los operadores ahora ven una probabilidad de casi el 69% de una reducción de tasas en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME. Las expectativas rondaban el 50% la semana pasada.

Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron a mínimos de dos meses tras el informe que señaló un crecimiento del empleo más débil que las expectativas. Así, los rendimientos de los Treasuries operaron a 4,28%.

Ahora, el mercado espera el informe sobre empleo de mayo, que será clave para los próximos movimientos de la Reserva Federal.



Los bajos volúmenes de compra de reservas ponen al actual crawling peg en la mira

TEMOR A NUEVA DEVALUACIÓN

## Recomiendan mayor cobertura por un cuello de botella de divisas

La menor acumulación de reservas pone en tensión a la política cambiaria. No se esperan cambios bruscos, pero los analistas vuelven a recomendar cobertura de tipo de cambio

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

El volumen en la liquidación del agro está en el centro de atención de los inversores. El volumen operado en el mercado de dólar spot en MAE cayó bruscamente ayer. Por otro lado, La oferta total de los exportadores se mantiene en niveles extremadamente bajos. El volumen total negociado en todos los plazos y monedas disminuyó de U\$S 230 millones el lunes a u\$s 172 millones ayer y fue el monto más bajo en la administración Milei

A pesar de la menor oferta en el MULC, el BCRA continúa comprando, pero a un menor ritmo. Ayer adquirió u\$s 48 millones y llevó a la media móvil de cinco días a hundirse a US\$35 millones, siendo el segundo monto más bajo en la administración Milei

"Lo preocupante es que esta caída en las compras se da en la temporada alta de liquidaciones del sector agropecuario", dijeron desde Cohen.

"Tanto el menor spread entre la tasa de interés en pesos y el crawling peg, que se traduce en un menor costo de apalancamiento, como la mayor brecha cambiaria estarían desincentivando la liquidación", agregaron desde PPI.

Yendo más atrás, mayo dejó un síntoma de insatisfacción en cuanto a la liquidación del agro. En mayo el volumen operado en MAE fue de poco menos de u\$s 4300 millones, casi unos u\$s 500 millones menos que en abril. La liquidación del agro fue de u\$s 120 millones promedio por día, debajo de los u\$s 158 millones históricos en mayo.

### MIRANDO EL CRAWLING PEG

El hecho de que el BCRA haya acumulado menos reservas en mayo respecto de abril, considerando que el mes pasado suele ser el de mayor liquidación del agro del año, puso sobre la lupa el actual esquema cambiario.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, asintió que se está viendo un menor ritmo de compras del BCRA y que el mismo está en el nivel más bajo desde que comenzó la nueva gestión. "Por ahora no es una señal de alarma ya que el flujo sigue siendo positivo. Sin embargo, sí es una luz amarilla para el programa económico", dijo Mazza.

Por ahora el mercado no espera que el ritmo cambiario se vea alterado. Las tasas de devaluación esperadas en Rofex rondan el 57% (TEA) para el tramo más corto, saltando al 70% en el tramo medio. Debido a la volatilidad cambiaria, junto con una liquidación del agro más lenta de lo estimado inicialmente y con compras de reservas menores, los analistas ven atractivo en comenzar a tomar una postura conservadora desde el lado cambiario.

Mazza advirtió que, si cuando termina la liquidación el flujo se revierte y empiezan a perder reservas, lo más probable es que aparezca demanda por cobertura cambiaria y se empiece a dar preocupación de parte del mercado. Bajo ese posible escenario, Mazza considera que el mejor vehículo serían los bonos dólar linked corporativos, los cuales están en tasas más del 0% para los que tienen vencimiento en 2025 y más cerca del 5 o 6% para los que vencen desde el 2026 en adelante.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, considera que la actual volatilidad cambiaria, no es buena para los instrumentos de tasa fija como las Lecaps. "Creemos que es un momento para estar cubiertos con instrumentos como los bonos duales (dentro de estos el TDG24) en un porcentaje de las carteras ante subidas del tipo de cambio y no por efectos devaluatorios ya que el gobierno muestra que no va a devaluar por miedo a que esos porcentajes aceleren la inflación, sino porque el mercado aprecie estos bonos por cobertura", estimó.\_\_\_

AGRO, ÚNICO PROVEEDOR DE DÓLARES

## Cae con fuerza la liquidación y complica el aumento de reservas

**Enrique Pizarro** 

epizarro@cronista.com

El Banco Central está mostrando cada vez más dificultades para sumar dólares a las reservas. Exhibe una clara desaceleración en los montos de compras de divisas a través del mercado oficial de cambios, a pesar de la estacionalidad favorable del sector agroexportador, lo cual contribuye a sumar presiones cambiarias.

De hecho, en la jornada de ayer el Central terminó con ventas netas de reservas por u\$s 1 millón para abastecer a la demanda. Si bien la cifra no es significativa, se supone que a esta altura del año debería estar registrando grandes saldos de compras netas en cada jornada, tal como ocurría semanas atrás.

A pesar del saldo negativo de la rueda y la desaceleración en el ritmo de compras, la autoridad monetaria acumula un resultado positivo neto de casi u\$s 14.500 millones en lo que va del año y más de u\$s 17.350 millones desde la asunción del presidente Javier Milei.

### **TENDENCIA A LA BAJA**

Algunos operadores del mercado estiman que ayer se autorizaron pagos de importación de energía, algo habitual para esta época del año por el cambio estacional, y eso podría haber explicado parcialmente el saldo negativo que registró el Banco Central tras su intervención en el mercado de cambios.

Más allá de la coyuntura del día, de todas maneras, es una tendencia que ya viene, la de una cada vez menor participación del Banco Central debido a que entran autorizaciones para más compras de

Servicio medico en planta

dólares para importación y el volumen de operaciones vienen cayendo porque otros sectores dejaron de aportar divisas, de acuerdo con la visión del economista Gabriel Caamaño.

"Lo que estamos viendo es que de repente el sector del agro se volvió el único sostén del volumen en el mercado oficial. Desde hace un mes, hay otros sectores que fueron reduciendo su aporte de divisas en el mercado mientras los agroexportadores aceleraban con la liquidación y por eso cayó el volumen de las operaciones", resalta Caamaño.

A la espera de la publicación de datos oficiales por parte del Banco Central, se especula que el sector de gas y petróleo podría ser el que está aportando menos divisas en la plaza cambiaria. Especialmente, razonan algunos analistas, por cuestiones estacionales de mayor demanda local de energía durante la temporada invernal.

### **MENOS INGRESOS**

Salvador Vitelli, operador de MYM, coincide con que los agroexportadores están liquidando poco, y también con que el resto de los sectores que participan del mercado oficial redujeron de manera significativa los ingresos de divisas, lo que le deja menor margen al Banco Central para registrar saldos positivos en sus intervenciones cambiarias.

"Por ahora, salvo lo de ayer, que fue testimonial, el BCRA sigue comprando reservas. Probablemente, no al ritmo esperado. Pero hay factores que lo explican. Hay mayor acceso para el pago de importaciones, hubo compras de energía por la ola de frío y seguramente algún pago de deuda provincial", resume el operador de cambios Gustavo Quintana.....

Telefono: 5167-9000



EL CARRY TRADE DEJÓ DE SER NEGOCIO

# La brecha vuelve a preocupar: trepa al 45% y reduce el margen para bajar otra vez las tasas



Con la velocidad actual de la liquidación de exportaciones, si bajan la tasa, se pueden disparar los dólares.

El incentivo para mantenerse en dólares, con un ritmo de devaluación del 2%, es muy fuerte dado que el diferencial de tasa por mantenerse en pesos arroja un rendimiento menor al 1% mensual

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

En menos de un mes, las brechas cambiarias se duplicaron, y llegaron al 45% de diferencia entre el dólar mayorista de \$ 898,50 y el contado con liquidación de 1305 pesos.

No obstante que dar todavía lejos de los máximos de casi 60% que se vieron sobre fin de enero y principios de febrero, la brecha protagoniza una dinámica ascendente desde hace tres semanas que debería ser fuente de ocupación para el Gobierno más que de preocupación, si es que el rango de 20% al 30% es considerado un rango normal, según consigna un informe de la consultora Outlier.

"Las últimas bajas de tasas y los prorrateos de las ultimas licitaciones han generado una reducción muy fuerte del diferencial de tasa en dólares en el mercado local. Y los volúmenes liquidados vienen reduciéndose en forma bastante sostenida y terminan teniendo casi como único sostén la oferta de la agroindustria", revela el paper.

Hubo una caída en el volumen operado en el MAE y por consiguiente en la oferta aparente de dólar blend, esquema que no solo posibilita mejorar el tipo de cambio final que cobra el exportador, sino también de proveer oferta de dólares en los mercados financieros.

"La participación de la oferta aparente de dólar blend pasó de representar entre el 60% y el 70% de lo operado a ser del orden del 40%, algo que es reflejo de la caída en el volumen operado en el MAE que viene siendo bastante bajo; puntualmente, en

Dado que el esquema del blend 80%/20% sigue en pie, la menor oferta de los exportadores retroalimenta la suba del CCL

Al ruido político se le sumó la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

la rueda del martes se negoció el monto más bajo en casi cinco meses", advirtió Aurum Valores.

Una posible explicación a este deterioro del volumen operado se relaciona con la falta de incentivos a liquidar. En efecto, con tasas de interés en pesos cada vez más bajas, el incentivo para mantenerse en dólares, con un ritmo de devaluación del 2% mensual, es muy fuerte dado que el diferencial de tasa por mantenerse en pesos (prima por riesgo) arroja un rendimiento menor al 1% mensual. "Además -afirma Aurum-, hay una percepción generalizada respecto a que el tipo de cambio oficial refleja una exagerada apreciación del peso".

En la consultora consideran que hay desincentivos a mantenerse en pesos por diferencial de tasas, incentivo a tomar deuda en pesos y postergar la liquidación de divisas también por diferencial de tasas y percepción de atraso cambiario: "Es lógico esperar una menor liquidación de divisas en el mercado oficial, algo que indirectamente repercute en la oferta de divisas en el mercado financiero por menor volumen que se destina al dólar blend. Esa menor oferta de dólar blend, obliga a que aparezcan nuevos oferentes, no exportadores, de dólares para abastecer la demanda de CCL y MEP. Y, como estos nuevos oferentes no están cautivos de normas que los obligan a liquidar sí o sí sus divisas en un plazo de tiempo determinado como sucede con la liquidación de exportadores, esperan y buscan que se convaliden precios del CCL y MEP más altos, con la consecuente suba de la brecha", agregan. ¿Qué estaría detrás de la de-

saceleración de la oferta de los exportadores? En PPI consideran que tanto el menor spread entre la tasa de interés en pesos y el crawling peg, que se traduce en un menor costo de apalancamiento, como la mayor brecha cambiaria estarían desincentivando la liquidación. Paradójicamente, dado que el esquema 80/20% sigue en pie, la menor oferta de los exportadores retroalimenta la suba del CCL y, por ende, el ensanchamiento de la brecha.

"Más allá de los flujos, los fundamentos tampoco colaboraron. Al ruido político de los últimos días se le sumó la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que pone en jaque la sostenibilidad del ajuste fiscal", dice PPI.....

HÁBITOS ANTE LA CAÍDA DEL PODER ADQUISITIVO

### Más ahorristas cobran su salario y lo transfieren a billeteras para invertirlo

El Cronista
Buenos Aires

\_\_ buellos Alle:

La caída del poder adquisitivo está modificando los hábitos financieros de los ahorristas e inversores. Según un informe realizado por la consultora Quiddity, el 40% de los encuestados paga las cuentas a

principios de mes y luego transfiere el dinero restante a billeteras para invertirla, mientras que el 38% lo hace apenas cobra sus salarios.

El estudio realizado para Mercado Pago destaca que uno de cada cinco argentinos opta por retrasar el máximo posible los pagos de servicios y/o tarjetas hasta su fecha de vencimiento, con el objetivo de generar rendimientos.

Además, las personas buscan precios en plataformas de ecommerce, optan por reunirse 
con familiares y amigos en sus 
casas en lugar de salidas, y retrasan los pagos hasta la fecha 
de vencimiento para maximizar

los rendimientos del dinero.

De acuerdo con el relevamiento, la mitad de los argentinos lleva un control de los gastos fijos mensuales, pero solo un 30% está atento a los gastos hormiga, que realizan en su mayoría durante la primera quincena del mes.

A la hora de administrar sus finanzas, cada vez son más las personas que invierten su dinero a través de cuentas digitales. Entre los principales motivos, el 42% destaca que esto ayuda a que los ingresos no se desvaloricen y es una forma de mitigar la pérdida de poder adquisitivo. A su vez, el 29% lo

ve como una oportunidad para cubrir gastos diarios pequeños.

Según la plataforma, los usuarios crearon 4,8 millones de "Reservas", para organizar sus gastos y cumplir con sus objetivos financieros. Entre sus principales usos, se observa que los fondos están destinados a ahorro para vacaciones, vehículos y hogar (63%), pagar cuentas, servicios, tarjeta de crédito y alquiler (32%) y emergencias (6%).

Según la Cámara Argentina de Fondos de Inversión, 14 millones de argentinos invierten en el FCI ofrecido por Mercado Pago.\_\_\_ CAMBIO DE TENDENCIA

## Ya reingresaron u\$s 676 millones al sistema desde el cambio de Gobierno

Los datos del BCRA indican que los residentes del sector privado no financiero aumentan las tenencias de divisas, lo que ratifica un cambio de tendencia desde la asunción de Javier Milei

Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

La mejora en la confianza del mercado se reflejó en otro dato de reingreso de activos externos. Los inversores y ahorristas residentes en el país volvieron a ingresar dólares al sistema financiero local, lo cual se viene observando desde diciembre del año pasado, tras la asunción del presidente Javier Milei.

Los últimos datos del BCRA indican que en abril la formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero registró un resultado superavitario de u\$s 133 millones, conformado por ventas

netas de "billetes" por u\$s 78 millones e ingresos netos en concepto de divisas por u\$s 56 millones.

El resultado de "billetes" se explicó por las ventas netas de u\$s 72 millones por parte de las "personas jurídicas" y u\$s 5 millones en las "personas humanas", según precisó la autoridad monetaria en su último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

Las denominadas "personas humanas" efectuaron ventas de divisas en abril por u\$s 14 millones y compraron u\$s 9 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron du-



En abril, reingresaron u\$s 133 millones al sistema financiero

rante el mes, fueron 208.000 las que vendieron "billetes", mientras que aproximadamente 51.000 realizaron compras de dólares.

### **CAMBIO DE TENDENCIA**

El ingreso de dólares al sistema financiero local por parte de los residentes en el país se viene registrando desde la asunción de Milei, en el marco de una mejora en la confianza del mercado financiero y la estabilidad cambiaria que se observó durante los primeros meses de su gestión.

Los datos del Banco Central

indican que el resultado superavitario de u\$s 133 millones de abril se suma a los u\$s 139 millones que se registraron en marzo y u\$s 94 millones en febrero. En lo que va del año, el único dato negativo se registró en enero, con un déficit de u\$s 20 millones.

El ingreso neto acumulado durante los cuatro primeros meses del año asciende a u\$s 346 millones. El resultado contrasta con el dato negativo del mismo período del año pasado, con el Gobierno anterior, cuando salieron u\$s 493 millones del sistema financiero local. de acuerdo con los datos del Central.

En diciembre, mes en el que terminó el gobierno de Alberto Fernández e inició el de Milei, ingresaron u\$s 330 millones netos al sistema por parte del sector privado no financiero. Así, los ingresos netos de dólares suman u\$s 676 millones desde el cambio de Gobierno.

Los datos exhiben una reversión en la tendencia tras el cambio de Gobierno. Desde la asunción de Milei, a excepción de enero, todos los meses se registraron reingresos de divisas de los residentes del sector privado no financiero, mientras que de enero a octubre de 2023 el saldo neto durante todos los meses fue de salida de dólares.

## Te hacemos la economía más fácil

Seguinos













## Negocios



### "Estamos mal pero vamos bien" El Índice de Confianza del primer trimestre de 2024 de Vistage Argentina reveló que el 70% de los CEO cree que la economía mejorará en el próximo año aunque hoy sea peor que hace 12 meses.

LA FACTURACIÓN CRECIÓ 23% EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DE 2024

# Assist Card se enfoca en crecer con locales físicos en la Argentina y el exterior



A pesar de que la compañía no proyectaba un crecimiento en 2024, la emisión de tarjetas aseguradoras aumentó 14% este año

Aún en la era de la digitalización, la firma de asistencia al viajero invirtió u\$s 1,5 millones para abrir locales en Córdoba, Rosario y Mendoza. Busca, además, ampliar su presencia en Europa

\_\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

Con un crecimiento del 14% en la emisión de tarjetas aseguradoras para viajeros durante los primeros cinco meses de 2024, Assist Card busca expandirse en diferentes puntos de la Argentina y el exterior. Así, la compañía de seguros para turistas anunció una inversión de u\$s 1,5 millones para abrir locales físicos en Córdoba, Rosario y Mendoza. A su vez, cerró dos alianzas con Latam Airlines y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

A su vez, con el objetivo de lograr el 5% del market share en dos años -hay 25 jugadores en el rubro-, abrirá, durante el segundo semestre de 2024, su propia oficina en España. Esto, según estimaciones de la compañía nacida en la Argentina en 1972, demandará un desembolso de u\$s 5 millones.

La firma de asistencia al viajero aún apunta al crecimiento físico de la marca. Esto es porque, según sus propios datos, el 55% de sus ventas se realizan de manera presencial. El restante 45% se ejecuta a El 55% de las ventas se realizan de manera presencial. El restante 45% se ejecuta a través de canales digitales.

La baja de tasas hizo que la compañía vuelva a ofrecer financiamiento en 12 cuotas sin interés. través de canales digitales y por medio de ventas telefónicas.

"Cuando armamos el presupuesto de la compañía el año
pasado, no proyectamos crecimiento en la Argentina para
2024. No obstante, la emisión de
tarjetas aumentó 14% respecto a
los primeros cinco meses del año
pasado, mientras que los ingresos subieron un 23% interanual.
Mayo fue el mes récord de la
historia de Assist Card en el país.
Nunca habíamos vendido tanto", aseguró Sebastián Bras Harriott, Country Manager de Assist Card Argentina.

El ejecutivo develó que parte de este crecimiento se explica por el impulso al consumo que dio el Hot Sale -la última edición del evento de descuentos online facturó más de \$ 346.000 millones-. La posibilidad de financiamiento (la firma empezó a ofrecer 12 cuotas sin interés en lugar de 6, como lo hacía el año pasado) también fue una de las propulsoras del crecimiento de la firma que, desde 2011, es parte del grupo Starr Insurance.

Actualmente, la aseguradora ofrece planes que van desde u\$s 60.000 hasta los u\$s 3 millones de cobertura médica. Tal como reveló Bras Harriott, el 36% de las ventas de la compañía son los planes de entre u\$s 1 millón y u\$s 3 millones. El aumento del límite de estos paquetes incrementa, consecuentemente, su ticket promedio de venta. Esto, a su vez, explica la suba del 23% en la facturación de Assist Card durante los cinco meses de 2024.

"Es una tendencia que surgió después de la pandemia. De hecho, aumentamos los límites de cobertura por pedido de los clientes. Antes del Covid nuestro plan más alto no llegaba a los u\$s 1 millón. Ahora, el paquete de u\$s 3 millones se lleva el 9% de las ventas de Assist Card", comentó el ejecutivo de la firma que está presente en 24 países pero que brinda sus servicios en más de 190 naciones.

El promedio de venta en la Argentina es de, aproximadamente, \$ 140.000 por persona. Los valores de los planes, que significan entre el 2% y el 3% del presupuesto total del viaje, rondan entre los u\$s 12 y los u\$s 24 por día. Los precios dependen de la cantidad de prestaciones y el límite de cobertura médica en el exterior. Los valores, a su vez, se calculan al valor del dólar oficial ya que la empresa, al ser prestadora de servicios médicos, está exenta de impuestos como el PAIS o ganancias.

La firma aseguradora abrirá cuatro oficinas durante el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025. Tres de ellas serán en el país (Rosario, Córdoba y Mendoza), mientras que la restante se emplazará en el continente europeo.

Así, en el mediano plazo, el ejecutivo develó que la compañía tiene la intención de desembarcar en el resto de los países de Europa. "Veremos cómo se da el mercado en España para tomar la decisión de invertir". Negocios 19

IMPACTO DE LA CAÍDA DE LA INFLACIÓN

# La proyección de aumentos de los sueldos ejecutivos bajó otros cinco puntos

El plan de ajustes anual que tienen las empresas se acomoda a la caída de la inflación aunque, por ahora, en 2024 los salarios fuera de convenio le ganarían el Índice de costo de vida

\_\_\_ Juliana Monferrán

\_\_\_ jmonferran@cronista.com

Las empresas argentinas ratifican tendencia que comenzó en los últimos meses y, a la par de la caída en la inflación, siguen bajando puntos a los aumentos para sueldos ejecutivos que estimaban dar en el año.

Hoy, las compañías calculan un ajuste promedio del 191% para 2024, cinco puntos menos que respecto a abril. Lo positivo es que este porcentaje supera la inflación proyectada. Los puntos a tener en cuenta son: que las proyecciones de aumento van a la baja y que la brecha entre los ajustes por sectores se acentúa.

Mientras la inflación privada proyectada a mayo, según Latin Focus, es de 173%, la de las empresas es de 190%. Así, los sueldos fuera de convenio le ganarían el índice de costos por primera vez desde 2015, con excepción de la pandemia.

Claro que la situación sería solo una foto, ya que con la pérdida de años los salarios argentinos aún no se vuelven competitivos. De terminar el año así serviría para que los sueldos recomponga algo de todo lo perdido.

Los datos surgen del quinto relevamiento del año de la encuesta TISA de la consultora Mercer, que se hizo entre el 10 y 17 de mayo y en el que participaron 473 firmas con operaciones en el mercado argentino.

"El punto importante y diferente de este momento del proceso que estamos viviendo es que estamos transitando el camino opuesto al que estamos acostumbrados como país", señaló Marcelo Jalil, Total Rewards & Career manager de Mercer Argentina.

El experto explicó que "Argentina tuvo los últimos largos años la lógica de acelerar sus expectativas de inflación respecto a lo que estaba estimado. Hoy el mercado está planificando adelante del contexto inflacionario".

Hasta abril, los incrementos están por encima de la inflación (70% vs 65 %), explicado por un intento de recuperación sobre lo otorgado en 2023.

"Es completamente diferente el análisis que debería hacer una compañía que pudo otorgar incrementos salariales cercanos a la inflación, de una que estuvo lejos. El segundo caso hoy es mucho más frágil porque sería seguir disminuyendo su competitividad salarial contra sus competidores y el mercado", comentó Jalil.

### NACIONALES VS. MULTINACIONAL

Sin embargo, el contexto de relativa incertidumbre continúa representando un reto para las organizaciones a la hora de ofrecer proyecciones para el año.

De acuerdo con el informe, las empresas con casa matriz en Argentina reaccionan de manera más ágil, garantizando, para el mercado general, una cantidad de incrementos superiores a las compañías sub-



Un 14% de las empresas aún no cuentan con un presupuesto anual para este año

Hoy, las compañías calculan un ajuste promedio del 191% para 2024 y todavía le ganan a la inflación

Un 13% de las firmas traslada la inflación y no considera el mercado para definir los ajustes salariales sidiarias de multinacionales.

Asimismo, ante las expectativas de baja de inflación, se ajustaron los presupuestos de incrementos a la baja también a mayor velocidad: el presupuesto de las organizaciones nacionales se ubica un 2% por debajo de las compañías subsidiarias, cambiando la tendencia de reportes anteriores.

Por otro lado, el estudio encuentra que la dispersión de incrementos entre industrias creció en comparación con la edición anterior, obteniendo una brecha entre máximos y mínimos de 49 puntos versus 33 puntos del TISA #4. Además, la proyección de incrementos de cada uno de los trimestres de 2024 no presentó variaciones significativas respecto al relevamiento de abril.

Respecto a la cantidad de incrementos previstos por las compañías, dar ajustes cada 2 meses sigue siendo la alternativa que eligen más empresas. Un 13% de las compañías traslada completamente la inflación y no considera el mercado para definir los ajustes salariales.

Por otro lado, un 14% de las empresas aún no cuentan con un presupuesto anual.\_\_\_

SE FABRICARON 38.440 UNIDADES

## Cayó en mayo la producción de autos pero ya ven un cambio de tendencia

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La producción de autos en mayo alcanzó las 38.440 unidades, lo que significó una caída del 10,6% si se la compara con abril y del 27,9% en relación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, pese a los números negativos, las automotrices ya empiezan a ver un cambio en la tendencia, a raíz del aumento en los volúmenes de exportación.

De esta manera, en lo que va del año, las terminales produjeron un total de 184.707 vehículos de pasajeros y utilitarios, según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa). Este número representa 23,8% debajo respecto de las 242.255 unidades que produjo en el mismo período del 2023.

"Durante las últimas semanas, hemos experimentado una serie de paradas esporádicas en varias plantas de producción, debido a las inundaciones en el sur de Brasil. La falta de suministro de piezas se refleja en los volúmenes de producción del período y su comparación con el mes anterior", explicó Martín Zuppi, presidente de Adefa.

En cuanto al comercio exterior, el último mes el sector exportó 22.974 vehículos. Esta cifra supone un crecimiento de 11,5% en su comparación con abril y 24,1% debajo respecto del mismo mes del 2023. En el acumulado a mayo las terminales exportaron 105.955 unidades, 17,7% menos respecto del mismo periodo del año pasado.

"Por primera vez en lo que va del año se observa un aumento en los volúmenes de exportación y ventas mayoristas respecto al mes anterior. Observamos que podríamos estar ante la presencia de un cambio de tendencia, luego de haberse encontrado un piso en el mes de abril", agregó Zuppi.

Por último, en lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 27.851 unidades en mayo, un 24,1% más que en abril y 27,9% por debajo del volumen del mismo mes del año pasado. Entre enero y mayo se comercializaron a la red 129.653 vehículos, un 20,3% menos que las 162.723 unidades de los primeros cinco meses de 2023.\_\_ MARKETING DE CRISIS

## Más marcas masivas se suben a la tendencia y congelan precios para hacer frente a la inflación

Dos laboratorios mantendrán los precios de sus productos emblemáticos y se suman a otros segmentos de consumo que apelaron al congelamiento

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

En medio del camino entre la necesidad de recomponer ventas y de posicionar un producto en un contexto de crisis, más marcas se suman a la decisión de congelar precios para aliviar el bolsillo de un consumidor en retracción.

En esta oportunidad, los anuncios llegaron desde el sector de los laboratorios, un rubro que experimentó uno de los mayores incrementos acumulados de precios en los últimos seis meses pero también fuerte caída para el segmento de venta libre.

En esa línea, los laboratorios Elea y Bayer se sumaron a otras grandes empresas que adoptaron el congelamiento de precios como la alimenticia Minerva Foods, la empresa de consumo masivo Quilmes, o las cadenas de supermercados Carrefour, Chango Más, Día y las del grupo Cencosud.

El marketing de la crisis sale a escena cuando de revertir la caída de ventas se trata, que en algunos segmentos alcanza el 50% pero en el de consumo masivo como el de supermercados acumula, según el Indec, una caída superior al 11% en el primer trimestre. Según la consultora especializada Scentia, llega al 15 por ciento.

Bayer salió al mercado con la promoción "Actron sin inflación", un compromiso que asume con uno de sus principales productos de venta libre que asegura mantendrá su precio hasta agosto, en su versión Ibuprofeno de 400 Mg.

"Vivir a veces duele, el mejor analgésico al mismo precio por tres meses" es el mensaje que la empresa está difundiendo en distintos canales para a dar a conocer la decisión.

En similar sentido, Laboratorios Elea hizo lo propio con sus productos Geniol y Geniol Fort, para los cuales asegura mantendrán sus precios hasta fines de diciembre.

"No Hay plata pero hay dolor, por eso Geniol congela sus precios hasta 2025. Paraceta-



Bayer decidió mantener por tres meses el precio de su marca de ibuprofeno Actron

mol de Geniol al mismo precio hasta fin de año" asegura su campaña que se sube a conocido claim presidencial.

Es que la caída de ventas obligó a las empresas de consumo masivo a acompañar a los consumidores con la baja o el sostenimiento de precios en algunos de sus principales productos.

En el segmento supermercados, con el lema "Defendiendo precio y calidad", Carrefour fue una de las empresas pioneras de esta práctica, que en su caso empezó hace siete años y se fue renovando. En esta ocasión, mantendrá fijos los precios de 1500 productos de marca propia hasta el 15 de julio, en las 22 provincias donde está presente.

Los productos Carrefour que forman parte de esta edición de Precios Corajudos pertenecen a las categorías de almacén, bebidas, artículos de bazar y de limpieza e higiene personal. Se destacan también las propuestas reducidas en lactosa, bajas en sodio, sin azúcar y los de la línea Sin TACC, aptos para celíacos. El listado de productos se puede encontrar en precioscorajudos.carrefour.com.ar

Así ya lo había hecho la alimenticia Swift Argentina que anunció "El Pacto Swift" con el cual asumió el compromiso de reducir y mantener los precios de algunos de sus productos más elegidos.

Los productos incluidos en esta iniciativa son los bocaditos de pollo Swift de 380 gramos, las El marketing de crisis aparece para revertir la caída de consumo, que en algunos segmentos alcanza el 50%

salchichas en paquetes de 6 unidades, las hamburguesas Tipo Casera en paquetes de dos unidades y las Clásicas en paquetes de dos unidades.

La empresa explicó que con este pacto busca fortalecer el vínculo con los consumidores que confían en la marca y garantizarles el mismo precio en determinados productos por 60 días.

En el caso de la cervecera, el lanzamiento del "Pacto Quilmes" es un compromiso de sostener fijo hasta el 15 de julio el precio de la Quilmes Clásica de litro, y a la vez los consumidores podrán canjear cuatro envases vacíos por una gratis en 250.000 puntos de venta.

También CCU fijó los valores de su marca de segmento masivo Schneider. En le caso de la lata de 473 ml, el precio se sostuvo en \$ 1000 y en el de la de 710 ml, el \$ 1500. Además, para otras etiquetas como Amstel, Norte, Santa Fe y Salta incorporó una promoción de canje de chapitas por un envase de un litro.

En la misma línea, Cencosud, dueña de los supermercados Jumbo, Disco y Vea, también anunció una medida de impacto al decidir bajar los precios un 15% en los productos de marca propia y mantenerlos por 60

Asimismo, el Grupo Libertad lanzó su propio "pacto Libertad", un programa de congelamiento de precios. La promoción comprende a más de 10.000 productos de primeras y segundas marcas-

Esta acción comenzó el 25 de abril y está previsto que finalice el 25 de junio y se podrá encontrar en los 14 hipermercados Libertad y Libertad FAN de la cadena. El congelamiento de precios incluye mercadería de categorías diferentes como alimentos y bebidas; higiene y limpieza; electro, hogar, librería, bazar, deco, deportes y textil, entre otras. Están exceptuados productos frescos, tales como, vegetales, frutas y carnes.

Esta política de precios también se viene registrando de manera explícita o solapada en marcas de distintas ramas del consumo, y abarca desde empresas de alientos, limpieza, higiene personal, tecnología y hasta automotrices.

Entre estas últimas, la china Famly decidió congelar los precios de los vehículos que venden en el país por tercer mes consecutivo. La decisión abarca a tres marcas que representan: Jetour, KYC y FAW, mientras que sumó una inscripción especial en el patentamiento con la compra del nuevo SUV Jetour X70 en su versión Base.

### Sillas de retención infantil

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 47/2024

Apertura: 18/06/2024 - 12 hs.

Adquisición de sillas de retención infantil (SRI) para el programa de movilidad infantil segura con destino a la Agencia Provincial de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.

FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el dia y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151 Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental - de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el dia 18 de Junio de 2024 a las 12 horas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes - Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151 - Pianta Baja dei Centro Administrativo Gubernamentai - de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$14.920, discriminado de la siguiente manera: Rengión Nº 1 - Silla de retención infantil de 0 a 13 kgs. \$10.320. Rengión Nº 2 - Silla de retención infantil de 9 a 18 kgs. \$4,160. Rengión Nº 3 - Silla de retención infantil de 15 a 36 kgs. \$440. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268, INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes Oficina Pliegos y Aperturas Av. Presidente IIIa 1151 - Entrepiso - Santa Fe, Tel.: (0342) 4506800 internos 39466 / 68 / 78. gestlondecontrataciones@santafe.gov.ar. Sitio Web: www.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



El Cronista | Jueves 6 de junio de 2024

## Info Technology



### PlayStation VR llega a la PC

Sony anunció que, a partir de agosto, su headset de realidad virtual PlayStation VR2 podrá utilizarse en juegos de PC gracias a un adaptador y será compatible con SteamVR



Los argentinos opinan que hoy "se volvió muy caro" pagar por más de un servicio de contenidos online

CONSUMO DE PLATAFORMAS AUDIOVISUALES

# Streaming en crisis: más argentinos comparten claves o se dan de baja

Las plataformas de contenidos audiovisuales digitales ya forman parte de los hábitos de entretenimiento. Sin embargo, los costos en alza plantean un desafío para las compañías

\_\_ Adrián Mansilla

\_ amansilla@cronista.com

Los servicios de streaming se convirtieron en una parte importante de la vida cotidiana de los argentinos, quienes muchas veces contratan más de una plataforma para ver películas y series, o disfrutar de su música y videos preferidos en el televisor o en sus diversos dispositivos.

Según un reciente relevamiento de Kantar Ibope en el país, difundido en abril, el 51 por ciento de los consultados dijeron consumir contenidos de Netflix. Luego le siguen competidores que vienen creciendo en un mercado competitivo: Disney+ (22%), Amazon Prime Video (19%), Star+, que en estos días se fusiona con Disney+ (18%) y Max (antes conocida como HBO, con 14%).

Hay que considerar también que un 67% de los argentinos consume YouTube, una plataforma de video a la que se puede acceder gratuitamente, pero que también cuenta con un modo pago y sin anuncios. En tanto, un 10% mira los contenidos de Pluto TV, que ofrece El 60% de los argentinos consume contenidos que ofrecen las principales plataformas de streaming

Los usuarios de streaming comparten más contraseñas, especialmente en la Argentina contenidos variados de manera gratuita, pero con publicidad.

El estudio asegura que, hoy en día, el 60% de los argentinos mira streaming de video, ya sea gratuito o de pago. Y evalúa que dedican unas 5 horas y 43 minutos por semana a esta clase de consumo audiovisual.

Asismismo, indica que el 46% está suscripto a alguna plataforma paga de video streaming. De ese grupo, un 17% contrata una sola suscripción, un 11% paga por dos servicios y un 9% mantiene tres opciones de streaming para sus pantallas.

### EL IMPACTO DE LA CRISIS

Pese a la rápida aceptación que ganaron los servicios de video online, la suba de los precios está generando una retracción en el mercado, marcada por dos hechos: por un lado, la tendencia de las personas a compartir cuentas y, por otro, las que toman la decisión de darse de baja de los servicios.

En este sentido, una encuesta de Sherlock Communications reveló que un siete de cada diez argentinos que consumen streaming consideran que "se volvió muy caro" pagar más de una suscripción y, debido a eso, cada vez más comparten el uso con amigos o familiares.

El informe señala que tendencia se expande a toda América Latina, pero en la Argentina se acentúa. Por ejemplo, en el país 34% de los encuestados dijo que el principal motivo por el que se dio de baja en alguna suscripción durante el último año fue el aumento del precio. En tanto, en Brasil y en México esa situación alcanza al 22%, seguidos por Perú (23%), Colombia (25%) y Chile (29%).

### COMPARTIR CONTRASEÑAS

El uso compartido de contraseñas de acceso para disfrutar de los servicios de streaming, algo que disgusta y preocupa a las compañías proveedoras, también se encuentra en aumento.

Pese a los reiterados intentos de las empresas por poner un freno a esta práctica, casi la mitad (46%) de los argentinos dice compartir suscripciones con familiares y amigos para mantener los costos.

En esta línea, uno de cada diez (8%) en la región afirma haber cancelado su suscripción en el último año debido a las nuevas políticas sobre el uso compartido de contraseñas. Otra estrategia adoptada por el 29% es disfrutar de pruebas gratuitas y darse de baja al finalizar la promoción.

Como contrapartida, desde Kantar indican que el 44% de los argentinos considera que aceptaría publicidad en TV/Video streaming si su suscripción fuese más barata. Los nuevos planes con anuncios de Disney+ responden, justamente, a esa inquietud. Y Amazon Prime avanza en ese mismo sentido.

Patrick O'Neill, socio director de Sherlock Communications, evaluó al respecto:
"Nuestros resultados son muy
interesantes para las empresas
que ofrecen servicios de video
online al público latinoamericano. La mayoría de los que
contactamos ya se han dado de
baja de un servicio en el último
año. En un panorama ferozmente competitivo, los proveedores de streaming deberían
prestar mucha atención a los
deseos de los consumidores"...

## Financial Times



### Elecciones en Europa

Los votantes de los 27 países de la Unión Europea elegirán entre hoy y el domingo a 720 legisladores del Parlamento Europeo para los próximos cinco años, y se espera un giro a la derecha.

SIGNOS DE DESACELERACIÓN

# Los datos de la economía de Estados Unidos que activan la preocupación de Wall Street



"Si la contratación sigue cayendo, vamos a tener problemas", advierte Amarnath. BLOOMBERG

El consumo estadounidense parecería estar ralentizándose, así como las vacantes de empleo y muchos esperan que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas

### \_\_\_ Robert Armstrong

Es posible que el consumidor estadounidense, héroe del escenario económico de 'no aterrizaje' que hace vibrar los corazones de Wall Street y del mundo, pudiera estar ralentizándose un poco. La prueba clave: un débil informe de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) de abril. Sin embargo, desde hace uno o dos días, el discurso de la desaceleración económica sigue apareciendo en los medios de comunicación y en los mails de diversos bancos, brokers y centros de investigación. Aquí, por ejemplo, Paul Krugman en el New York Times:

"La gran narrativa del año pasado -'desinflación inmaculada', inflación que baja gradualmente hasta una tasa aceptable aunque no hayamos tenido la recesión que algunos economistas insistían en que era necesaria- vuelve a estar en marcha. La gran pregunta ahora es si, habiendo descubierto que no necesitábamos una recesión, la tendremos de todos modos... Creo que la Fed debería empezar a recortar las tasas, y pronto".

El martes, esta narrativa recibió otra prueba de apoyo, en forma de la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (Jolts) de abril.

La encuesta mostró que las vacantes de empleo cayeron con fuerza respecto a marzo (desaparecieron unas 300.000 ofertas, una reducción de 4%). Con ello, la proporción entre ofertas de empleo y desempleados se sitúa en 1,24, lo que se parece mucho a la normalidad anterior

antes de la pandemia.

Hay dos maneras de responder a esto. Una de ellas es que el mercado laboral ha vuelto a la normalidad, que la presión salarial y la inflación van a seguir cayendo y que ahora la política de la Reserva Federal puede volverse acomodaticia. Por ejemplo, Ron Temple, de Lazard, señaló: "Se acumulan las pruebas de que la Fed debería empezar a relajar... El informe laboral, junto con la mejora de los datos de inflación de abril, debería hacer que los inversores empezaran a aumentar las probabilidades de que la Fed reduzca las tasas".

La otra forma de responder es: esto está bien, pero si las cosas se ralentizan de verdad, en algún momento no serán las ofertas de empleo sino los puestos de trabajo reales los que desaparezcan, y eso sería malo, así que por favor, Fed, recorta antes de que las cosas empiecen a ir mal.

El gobernador de la Fed, Chris Waller, fue bastante premonitorio en su opinión de que, en este ciclo, la menor demanda de mano de obra se manifestaría en la caída de vacantes en lugar de en la pérdida de puestos de trabajo. En su opinión, este fenómeno se ha producido históricamente cuando la tasa de vacantes (aperturas/empleo) se sitúa por encima de 4,5%. La tasa, que alcanzó un máximo de 8% en la primavera de 2022, se sitúa ahora en 5,1% y desciende constantemente. Por lo tanto, no es descabellado pensar que, con las tendencias actuales, la pérdida de puestos de trabajo podría estar en nuestro futuro, trayendo consigo el riesgo de recesión. Se trata de saber si estamos viviendo una normalización post-pandemia o una desaceleración económica.

Busquemos otras señales. Días atrás analizamos el informe del PCE y llegamos a la conclusión de que un mes de gasto débil no implica una desaceleración, pero la caída del ingreso disponible era un mal presagio. Otro indicador de la fuerza del consumidor, las ventas minoristas, tampoco fue concluyente. Las ventas minoristas de abril se mantuvieron estables, pero la serie es muy irregular.

La revisión a la baja del PBI real del primer trimestre que asustó a todo el mundo la semana pasada podría haberse esperado, dado que el tercer y cuarto trimestres del año pasado fueron tan extraordinariamente fuertes.

En cualquier caso, la tasa revisada de crecimiento del PBI, 1,3%, sigue siendo significativamente positiva y no está lejos de la tendencia de crecimiento de Estados Unidos. Podría tratarse de una imagen de normalización benigna. Las noticias realmente desalentadoras proceden de los datos de encuestas, como el ISM manufacturero. Los últimos datos se publicaron el lunes y fueron pésimos. [En mayo, los nuevos

pedidos cayeron 3,7 puntos hasta 45,4, la mayor caída desde junio de 2022].

No hay nada bueno que decir al respecto, salvo alegar que las bajísimas lecturas de principios de 2023 no supusieron un desastre económico.

Don Rissmiller, de Strategas, el menos histérico de los economistas de Wall Street, afirma que es demasiado pronto para hablar de un punto de inflexión económico. Afirma que en este ciclo, los dos indicadores que han proporcionado la señal más confiable -los que antes sugerían que la tan temida recesión no llegaría- fueron la tasa de desempleo y los spreads crediticios. Ambos siguen teniendo buen aspecto. "¿Es posible que la economía se esté ralentizando? Claro, pero eso es lo que se supone que debe hacer una política monetaria restrictiva, y si lo hace sin que aumente el desempleo, son buenas noticias, no malas".

Dario Perkins, de TS Lombard, está de acuerdo. "Mucho de esto es ruido", dice sobre los datos de abril. La pandemia ha alterado los patrones estacionales normales. Es el aumento del desempleo lo que marca la diferencia entre la normalización y el riesgo de recesión, porque el desempleo trae consigo un menor gasto, menores ingresos empresariales y una menor inversión. Así que todas las miradas estarán puestas en el informe de empleo de mayo del viernes. Pero la baja tasa de desempleo (sigue siendo inferior al 4%) y la constante relación empleo-población en edad productiva (más del 60%) ocultan una historia algo más preocupante, como me señaló Skanda Amarnath, de Employ America.

La razón de que la tasa de desempleo sea baja es que las renuncias y los despidos siguen siendo bajos: los trabajadores y los empresarios no están dispuestos a arriesgarse a cambios. Esto oculta una tasa de contratación bastante baja y en claro descenso: "Si la contratación sigue cayendo, vamos a tener problemas", dice Amarnath...

INCERTIDUMBRE ANTE UNA SEGUNDA PRESIDENCIA DE TRUMP

## El nacionalismo amenaza el orden mundial

Durante más de un siglo, la seguridad europea ha dependido de la presencia estadounidense. Si el país decide dar un paso atrás, las consecuencias para la estabilidad mundial serán nefastas

#### \_\_\_ Martin Wolf

Yo tengo una pesadilla. El próximo presidente estadounidense declara que su país ya no se atiene a su compromiso, en virtud del tratado de la OTAN. de acudir en defensa de un miembro. Los europeos no logran organizar un sustituto creíble. Temerosos de la amenaza de una Rusia revanchista, algunos cambian su lealtad a Rusia y a China. Europa se disuelve. ¿Es esto verosímil? Espero que no. Sin embargo, detrás de la pesadilla está la realidad. Estamos entrando en un período de resurgimiento del nacionalismo, de la xenofobia y del autoritarismo.

Como podría haber comentado Oscar Wilde: "Elegir a Donald Trump como presidente una vez puede considerarse una desgracia; elegirlo dos veces parece descuido". Su regreso indicaría algo extremadamente inquietante acerca del estado de la superpotencia del Occidente.

Durante más de un siglo, la seguridad europea ha dependido de la presencia estadounidense. Tras la Primera Guerra Mundial, por desgracia, el Senado repudió la Liga de las Naciones y, por lo tanto, EE.UU. se retiró. Eso condujo al resurgimiento de Alemania como potencia militar dominante en el continente y, por ende, a la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, EE.UU. siguió participando en la posguerra. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, EE.UU. podría haber creído legítimamente que debía retirarse de nuevo. Pero ahora, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ése no puede ser el caso. China, a la que EE.UU. ve cada vez más como una amenaza, está brindando un fuerte apoyo moral y práctico a Rusia, incluyendo bienes de doble uso, valiosos tanto para aplicaciones civiles como para la guerra. De nuevo, eso justifica el compromiso. ¿Qué haría Trump? Ésa pronto podría ser una pregunta relevante.

El colapso del orden de seguridad liderado por EE.UU. en Europa tendría repercusiones mundiales. La derrota de Ucrania sin duda animaría a China en lo que respecta a Taiwán. Pero, más allá de eso, las dudas sobre las garantías de seguridad en Europa tendrían implicaciones en cuanto a su credibilidad en el caso de Japón, Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda. En toda Asia, los países tratarían de acercarse a China.

Por desgracia, la Unión Europea también se ve amenazada por nacionalistas, xenófobos y autoritarios en su interior. Se anticipa que los partidos con estas actitudes amplíen sustancialmente su presencia en las elecciones parlamentarias europeas. Con el tiempo, se prevé que más de ellos alcancen el poder: Marine Le Pen podría incluso ser la próxima presidenta de Francia. Si pensamos en las dificultades creadas sólo por el putinismo de Viktor Orbán, las perspectivas son sombrias.

El nacionalismo también se refleja en el alejamiento del comercio liberal que ha ido cobrando fuerza en todo el mundo. Trump desempeñó un papel destacado en la legitimación del proteccionismo durante su mandato. Joe Biden ha seguido su ejemplo. La actual desconfianza hacia el comercio tiene numerosas causas: la creciente competencia de China en el sector manufacturero; las disrupciones de la cadena de suministro post-Covid; la competencia estratégica; la creciente creencia en políticas industriales; y el repudio de la propia noción de multilateralismo, incluyendo especialmente a la OMC.

La administración Biden ha desarrollado una agenda relativamente sofisticada en torno a las ideas de "reducir el riesgo" del comercio. Pero la acción se está volviendo más brutal. Así, las autoridades estadounidenses han impuesto aranceles del 100% a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China, por una mezcla de motivaciones de seguridad y política industrial. Es extremadamente probable que, en el poder, Trump adopte agresivas medidas contra las importaciones no sólo provenientes de China, sino también de sus aliados.

El cambio en materia de comercio ya es profundo. Durante el período de la posguerra, EE.UU., influenciado tanto por los recuerdos de la década de 1930 como por los objetivos estratégicos de la posguerra, promovió el multilateralismo y las economías de mercado liberales. Ahora existe un acuerdo cada vez más bipartidista en cuanto a que esto fue un grave error. Aunque la administración Biden desea permanecer relativamente cercana a sus aliados, su agenda también es, en cierto modo, de "EE.UU. primero". Pero Trump es mucho más descaradamente nacionalista que Biden.

Putin es un enemigo inequívoco de un orden europeo pacífico. La decisión de China de apoyarlo ha representado, para mí, un momento decisivo. Pero cuanto más quiera defenderse el mundo occidental en competencia con China, más tendrá que mantenerse unido. El nacionalismo de un Trump o de sus imitadores en Europa haría casi imposible esa cooperación.

Incluso en nuestra era de competencia estratégica, la cooperación con China sigue siendo esencial, sobre todo en lo que respecta al clima. Occidente también debe responder más generosamente a las preocupaciones de los países en desarrollo y emergentes. Pero, ante todo, debe sobrevivir como comunidad de democracias liberales. Se trata de una necesidad tanto moral como práctica. Si el nacionalismo autoritario destruye eso, Occidente habrá perdido la batalla.

## Acueducto Desvío Arijón

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 01/2024

Presupuesto oficial: \$3.571.915.526,24. Apertura: 04/07/2024 - 13 hs.

En el marco del Sistema Provincial de Acueductos diseñado por la Provincia de Santa Fe y como parte de la Segunda Etapa del Acueducto Desvío Arijón, se ha decidido la ejecución de la obra "RAMAL SAN VICENTE". Estas obras implican la construcción de un ramal del Acueducto que abastecerá a la localidad de San Vicente, impulsando el agua potable desde la estación de bombeo N° 5 emplazada en la localidad Angélica hasta la zona urbana de San Vicente. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe y está abierta a licitantes de todos los países, según se definen en los Documentos de Licitación. La Unidad de Gestión (UG) creada por Decreto N° 0302/24 dependiente de los Ministerios de Economía y de Obras Públicas, invita a los licitantes a presentar ofertas para la realización de la obra incluida en el presente llamado.

### Pliego de Licitación

A partir del día 04/06/2024 y hasta 4/07/2024 -fecha límite de presentación de las propuestas-, los licitantes interesados podrán consultar los Documentos de licitación en formato digital en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/251833?e=0&p=1.

### Recepción de ofertas:

Hasta las 13.00 hs. del día anterior a la apertura de ofertas en las oficinas de la Unidad de Gestión, Avenida Arturo Illia Nº 1151, 8vo Piso. Hasta las 13.00 hs. del día de la apertura de ofertas en el lugar de apertura que se Indica más abajo.

### Garantia de la oferta

1% del monto del Presupuesto Oficial: \$35,719,155,26.

### Plazo de construcción Ocho (8) meses:

11/1/20/1/20

### Precio del pliego

Sin costo.

### Lugar de apertura

La Casa de la Cultura del Municipio de San Vicente, calle Libertad 175, ciudad de San Vicente, Provincia de Santa Fe, República Argentina.

### Información Adicional

Se podrá solicitar información adicional en la Unidad de Gestión (UG) y/o en la página web de la Provincia: www.santafe.gov.ar y además se podrán consultar los documentos de licitación en horario de 8:00 a 13:00 hs. en las oficinas de la Unidad de Gestión (UG).

### Datos de Contacto

UNIDAD DE GESTIÓN (UG) - Centro Cívico Gubernamental - Av. Arturo IIIIa Nº 1151- 8vo. Piso - Oficina: 818 (S3000DWC) Santa Fe - República Argentina, Tel: 00 54 342 4506863/4506865.
E-mail: ramalsanvicente@santafe.gov.ar.

santale.gob.ar









MIN MÁX



14°

MÁX 20° ÁBADO

 $10^{\circ}$   $10^{\circ}$   $10^{\circ}$ 



### **B** Lado B

# La Selección enciende la ilusión e impulsa la venta de televisores



La Scaloneta quiere repetir la hazaña en Estados Unidos y las marcas sacan a relucir las nuevas tecnologías y las pantallas de más pulgadas para una mejor experiencia

El furor por la albiceleste en la Copa América y el Día del Padre se combinan con un mejor financiamiento para apuntalar las ventas

\_\_\_ Ignacio Ortiz \_\_\_ iortiz@cronista.com

in el peso que cada cuatro años tienen los mundiales de fútbol en la comercialización de televisores, para la Copa América 2024 que comienza el 20, la industria y las cadenas de retail se suben a la Scaloneta y apuestan al repunte de ventas que les permita revertir el desplome del primer cuatrimestre.

Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), "la perspectiva de ventas de televisores relacionada al inicio de la Copa América es positiva. El torneo no es un evento donde los niveles se incrementen pero la Selección despierta sensaciones en todos los argentinos y genera expectativa de mayor demanda", aseguraron desde la entidad.

Gustavo Gastaldi, Gerente Comercial de TCL, Sponsor Oficial de la Copa América por tercer año consecutivo, explicó que desde la empresa buscan "continuar impulsando el crecimiento en ventas de sus televisores con tecnología QLED".

Para la marca, este tipo de producto es "una tendencia en alza durante las últimas semanas en el país que se debe al lanzamiento de pantallas que van de las 50 a las 80 pulgadas y que cuentan con financiación en cuotas", un tema clave que reEn Tierra del Fuego, el año pasado se produjeron 2,4 millones de televisores, y en el primer trimestre de 2024 unas 263000 unidades, pese a una caída de demanda de hasta 40%

surgió en las últimas semanas y promete ser clave para al recuperación del sector.

Por su parte, Christian Stuhldreher, Gerente de Televisión de Newsan, destacó que "desde mayo se observa un aumento en las ventas de televisores, anticipando que junio, con la Copa América en curso, representará un pico aún más significativo".

El directivo de la empresa que fabrica en el país para las marcas LG, Philco, Noblex y Hisense, destacó que la llegada de la Copa América "coincide con el lanzamiento de los nuevos planes de cuotas y facilidades de pago que ofrecen las tiendas".

Stuhldreher agregó que Noblex, Sponsor Oficial de la Selección Argentina de Fútbol, amplía su oferta de televisores, incluyendo la línea Black Series de Smart TVs que van de 50 a 75 pulgadas con tecnologías ULED y QLED, formato casi ideal para seguir de cerca a la Scaloneta.

Desde Mirgor, que fabrica en el país la línea de televisores Samsung, se señaló que "por lo general la suba de la demanda durante el mes de la Copa América es de aproximadamente un 20% respecto a un mes normal".

De acuerdo a estimaciones de la marca, en general un 45% de las ventas corresponden a modelos entre 32 y 43 pulgadas, un 20% en modelos entre 50 y 55' y el resto de 65' para arriba.

"Para este año, nuestras expectativas de venta son buenas; apuntando a un aumento en las TVs de 65' para arriba y de las tecnologías QLED y OLED", destacaron a semanas del debut de la Argentina en la Copa.

En el segmento de comercialización, la visión de Frávega tiene "buenas perspectivas porque mayo ya fue un mes bueno en venta de televisores, y si bien la Copa América nunca despertó incremento de ventas, la realidad es que la Selección genera motivación en la gente".

Como dato, se destaca en la cadena que en los primeros cuatro meses del año se registró en el rubro televisores una caída de ventas del 37%, en mayo moderó fuertemente esa curva y se proyecta que para junio la retracción interanual estará en torno al 8% frente al mismo mes de 2023.